# el Periódico

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

### Aragón contará con la primera ley de vivienda de su historia en 2025

El Consejo de Gobierno aprueba la tramitación del anteproyecto, que pasará por las Cortes en diciembre y buscará el máximo consenso • La norma contempla un decálogo de actuaciones para aumentar la oferta de pisos y hacerlos más accesibles

PÁGINAS 6 Y 7



### Calor sofocante sin récord

Los termómetros no superaron los 43 grados en la comunidad aragonesa e Híjar fue el municipio que registró ayer la temperatura más alta. La ola, que concluye hoy, dejó en Zaragoza máximas de 42 grados

PÁGINA 11

TERCERA VICTORIA DE LA PRETEMPORADA

### El Real Zaragoza supera con nota su prueba más exigente

El equipo de Víctor Fernández derrota al Getafe (0-1) con un gol de Liso y da muestras de seriedad y solidez

PÁGINAS 30 Y 31 \_\_\_\_\_



Adrián Liso, autor del gol del Zaragoza, disputa un balón.

CAMBIOS EN EL SECTOR

El autoconsumo resta peso al gasto energético de la industria en Aragón

PÁGINAS 2 Y 3

#### **URBANISMO**

Los vecinos de la calle Lagasca llevarán a los tribunales el plan especial

PÁGINA 10 \_\_\_\_\_

#### LA INVESTIDURA DE ILLA

Sánchez resalta la «solidaridad interterritorial» del preacuerdo con ERC

PÁGINA 18

### EL DIÁLOGO SOCIAL

Gobierno, sindicatos y patronal pactan la reforma de la jubilación activa

PÁGINA 23 \_\_\_\_\_

### **ECONOMÍA**

# El autoconsumo y los centros de datos restan peso al gasto de luz de la industria

Aragón ha sido históricamente la comunidad con mayor demanda eléctrica en el sector secundario, pero la balanza empieza a revertir la tendencia tras bajar el consumo del automóvil y las papeleras

M. C. L. Zaragoza

Los balances del consumo eléctrico en Aragón están cambiando a marchas forzadas. Históricamente, el subsistema aragonés ha sido el que mayor peso de la demanda concentraba en la industria al rondar siempre el 50%, dejando el resto para el agregado del sector residencial y los servicios. Sin embargo, la tendencia de los últimos trimestres está decantando la balanza hacia el segundo grupo debido al auge del autoconsumo industrial y a la irrupción de los centros de datos, que computan dentro del sector servicios. Y todo ello con una demanda total que va a la baja y cae en lo que va de año un 0,4% respecto al año pasado.

La demanda de luz por parte de la industria aragonesa pierde fuelle en los seis primeros meses de 2024 y el consumo agregado cae hasta el 47,4% del total tras una bajada de más de dos puntos, según los datos facilitados por Endesa a este diario. Se suma a la caída que ya atesora desde el año pasado, cuando el consumo de este sector cayó el pasado año un 8,9%.

Eso se traduce en un importante cambio es en el desagregado del consumo de esta importante pata de la economía aragonesa, que genera cerca del 24% del PIB autonómico. La descarbonización de las industrias más intensivas en uso de luz, como las papeleras o la automoción, está detrás de ese dato a la baja que ya se podía observar en los datos del consumo eléctrico de Aragón que publica anualmente la empresa pública Red Eléctrica, que cifraban en 9.679 gigavatios hora (GWh) la demanda en 2023. Tal dato era el menor en 20 años, ya que ni siquiera la baja actividad empresarial durante la pandemia quedó por debajo de los 10.000 GWh tras una caída de la demanda.

La industria química ocupa ahora el primer puesto de la lista tras recuperar la actividad y acapara el 19,4% de la demanda, seguida de cerca por las fundiciones y siderurgias, que suman un 17,5 tras repuntar su actividad un 11,6%. Estos hechos se traducen en que el



Construcción de la planta de hibridación de Stellantis en Figueruelas, con el que la planta prevé autoabastecerse en un 80%.



sector papelero (Saica o Tronchetti, entre otras), históricamente en lo más alto del podio de las industrias electrointensivas, se queden relegadas hasta el tercer escalón con un agregado del 15,8% sobre el total debido a una caída de casi el 22% durante el primer semestre del año con respecto al mismo periodo del curso pasado. De hecho, la multinacional de la familia Alejandro Balet invertirá cerca de 100 millones de euros en descarbonizar sus plantas en Aragón.

Parecido ocurre con el mundo de la automoción, donde son multitud las empresas las que se arropan en el autoconsumo para aliviar la factura de la luz y cumplir con los objetivos verdes. El ejemplo está en la multinacional Stellantis, que ya cubre la mitad de su demanda eléctrica con autoconsumo y alcanzará un autoabastecimiento del 80% en los próximos años.

De hecho, Endesa contabiliza casi 10.934 suministros de autoconsumo en la red aragonesa, con una potencia instalada agregada de 578,3 megavatios. Sin embargo, entre las empresas electrointensivas hay críticas sobre las ayudas prometidas para desplegar estas tecnologías de generación energética. «En los dos últimos años se ha apostado mucho por el autoconsumo ante los altos precios de la luz, pero hay compañías que llevan más de un año esperando las subvenciones para instalar autoconsumo más de un año. Son sumas importantes y las empresas cuentan con esos importes», denuncia Carmen González, responsable de Procesos Industriales de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ).

Ese autoconsumo genera, entre otras cosas, independencia energética ante la volatilidad de los mercados al disponer de suministros seguros a precios competitivos y conocidos. Y precisamente eso es lo que no había hace dos años en el sector industrial, cuando las gran-

des industrias se vieron obligadas a renegociar sus contratos de suministro de luz y gas por los altos precios como consecuencia a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las posteriores sanciones comerciales al Gobierno de Putin. Muchas empresas optaron por cerrar contratos a precios fijos para evadir la volatilidad del suministro, pero las comercializadoras aprovecharon para atar a sus clientes con acuerdos multianuales a incluso cinco años vista. «Ahora se está pagando de más, claro, pero fue una situación necesaria para sortear la crisis del precio de la luz», señala González, que recoge en su análisis el sentir de los empresarios del sector.

Sea como fuere, todo hace indicar a que la balanza se seguirá inclinando hacia los clientes residenciales y de los comercios y oficinas. Ahí juega un papel fundamental el desem-

Stellantis, Saica y otras grandes compañías han apostado por la descarbonización

Los almacenes de la 'nube' computan como consumo del sector servicios y no industrial

barco de los gigantes tecnológicos y sus centros de datos. Por el momento, tan solo se conoce la demanda eléctrica del proyecto inicial de Amazon Web Services (AWS) en sus data centers de El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, que se enchufaron a la red hace algo más de un año y medio al 10% de su capacidad real. Según consta en la documentación que se remitió al Gobierno de Aragón para el PIGA, ese proyecto inicial dispararía el consumo de luz de Aragón en un 20%.

Sin embargo, esa inversión inicial de 2.500 millones de euros se ha multiplicado hasta los 15.700 millones, aunque todavía no se conoce qué capacidad tendrá la citada ampliación. Habrá que sumar también el desembarco de Microsoft y sus tres infraestructuras, además de otros proyectos como el de Blackstone en Calatorao o el de Boxtobite en Cariñena.

# Las olas de calor incrementan la demanda eléctrica en torno a un 10%

El episodio de altas temperaturas dispara el consumo de luz hasta los 1.555 megavatios, una punta registrada a las 20.56 horas del pasado lunes

EL PERIÓDICO Zaragoza

Los días y las noches de calor tórrido que viven los aragoneses, con máximas de 43 grados centígrados como en el caso de ayer, tienen una repercusión directa en el consumo de luz de la red eléctrica de la comunidad. Aires acondicionados, ventiladores y otros equipos de climatización que sirven para sortear los sudores incrementan el gasto en un orden del 10%. Es el alza que se observa en distribuidoras como Endesa, que, por ejemplo, registró una punta en su red de comercialización el pasado martes de 1.517 megavatios (MW) a las 21.53 horas, mientras que la media de un día laborable en el mes de julio se queda en 1390 MW. Todavía un poco más se registró el pasado lunes, cuando la demanda se disparó hasta los 1.555 MW, a las 20.56 horas, aunque no superó los 1.593 del punto más alto del mes, durante la primera ola de calor, el 11 de julio.

Los momentos en los que se han producido los máximos de consumo no dejan de ser llamativos, ya que la mayoría de empresas, oficinas o comercios ya han cerrado pasadas las nueve de la noche, lo que invita a pensar que los hogares tiran cada vez más de aparatos eléctricos para sobrevivir a las altas temperaturas.

Aun así, el tope alcanzado en lo que va de mes de julio, a falta de conocer los datos de ayer y de hoy, que previsiblemente serán similares o incluso superiores, la ola de calor de esta semana no ha propiciado una punta del año. Esta se produjo en un episodio de ola de frío acontecido el 7 de marzo, cuando se registró un consumo de 1.616 megavatios, según los datos facilitados por Endesa, y que incide en que el efecto frío y calor es una constante sobre la demanda eléctrica que se percibe con especial intensidad en los días de trabajo de mitad de la semana.

Tradicionalmente, la punta en Aragón se producía en las horas centrales del día, pero esa tendencia está variando y ya se ase-



Turistas se protegen del calor en la plaza del Pilar de Zaragoza, ayer.

### Universidad de Zaragoza

#### El cierre estival ahorrará un millón de euros

La Universidad de Zaragoza inicia hoy el tradicional cierre vacacional de sus instalaciones hasta el próximo 18 de agosto como medida de ahorro del gasto energético y con el fin de realizar una gestión óptima de los espacios durante estas fechas en las que el uso disminuye de forma significativa. El campus público, que en 2022 incrementó sus medidas de ahorro por la subida de precios de los suministros de luz y gas, prevé que con este cierre se puede dejar de gastar alrededor de un millón de euros en suministros como agua, electricidad y combustible. En todo caso, la cantidad dependerá, fundamentalmente, del precio puntual de la energía. Mediante el plan de contingencia para hacer frente a los precios de la energía, la Universidad de Zaragoza ha conseguido reducir la factura eléctrica en más de 3 millones de euros entre el 2022 y el 2023.

La institución insta a la comunidad universitaria a apagar los ordenadores y pantallas, eliminar el standby de todos los equipos y apagar el termostato de los despachos y laboratorios. También se pide apagar equipos auxiliares de climatización, así como agrupar materiales de ensayo en el menor número de neveras o congeladores. meja más a lo que ocurre en el resto de la península, es decir, por la noche, cuando los trabajadores llegan a casa y coinciden en poner a todo trapo sus equipos de climatización.

#### Las máximas

Pese a ello, Aragón todavía está lejos de registrar el pico histórica durante el verano. Eso sucedió antes de la pandemia, el 27 de junio de 2019, fecha en la que se alcanzaron los 1.805 megawatios, según señalaron desde Endesa. Tiene su lógica, ya que entonces se produjo una tormenta perfecta con temperaturas muy elevadas y la actividad industrial y comercial todavía a pleno rendimiento. Y aún fue el dato un poco superior si se atiende a la punta del incierto, pues el 11 de enero de aquel mismo año, antes de que los precios de la luz se disparasen por la guerra de Ucrania, cuando se marcaron los 1.818 megavatios de máxima.

**EDITORIAL** 

### Otra escalada en Oriente Próximo

El asesinato en Teherán de Ismail Haniya, líder de Hamás, atribuido a Israel, pocas horas después de la muerte en Beirut de Fuad Chokor, el jefe militar de Hizbulá más apreciado por Hasán Nasrala, autoridad suprema de la organización, activa la escalada en la crisis de Oriente Próximo a pocos días de cumplirse 10 meses del ataque islamista que causó más de 1.100 muertos en suelo israelí. En medio del temor a que la tensión en la frontera israelo-libanesa derive en guerra abierta, la muerte de Haniya pone en el disparadero las hipótesis más pesimistas para lograr una tregua en la Franja de Gaza que permita liberar a los rehenes en poder de Hamás y detener la matanza de civiles palestinos.

Porque con la muerte de Haniya desaparece el único actor respetado por el brazo militar de Hamás para tal cometido, porque el ataque en territorio iraní reactiva el papel en la crisis de la facción más radical de la república de los ayatolás y porque, en el interior de la Franja, sale reforzado Yaya Sinuar, jefe militar de Hamás, representante del ala más radical y a quien Haniya siempre consultó sus decisiones.

La muerte del líder de Hamás refuerza, además, el llamado eje de resistencia, supone un elemento nuevo en los esfuerzos para cohesionar las facciones palestinas y debilita a mediadores determinantes hasta la fecha en el mundo árabe, como Egipto y Catar, país de acogida de Haniya, para lograr un alto el fuego. El simple hecho de que portavoces de diferente orientación ideológica y procedencia se hayan prodigado en anunciar que habrá una respuesta a las muertes de Chokor y Haniya obliga a prever una agudización del conflicto o, lo que es lo mismo, un margen de maniobra cada vez más estrecho para que Estados Unidos y sus aliados en el mundo árabe, maniatados estos últimos por la situación en el campo de batalla, puedan ser eficaces para rebajar la tensión. Ni Israel está dispuesto a pisar el freno ni las fuerzas tuteladas por Irán piensan moderarse salvo que el régimen iraní, a tenor de sus intereses, estime necesario evitar una progresión en su enfrentamiento con Israel.

Desde que Hamás ganó las elecciones de 2006 en la Franja de Gaza, la consideración de terrorista atribuido al grupo de Haniya ha pesado como una losa en las diferentes fórmulas para cancelar en el territorio la lógica perversa acción-reacción, de efectos devastadores para la población. Pareció, sin embargo, que la guerra había conferido al líder de Hamás la condición de interlocutor con poder e influencia para sumarse a una resolución pactada de la crisis, aunque fuese él uno de los responsables directos del ataque terrorista del 7 de octubre. Con su desaparición es imprevisible quién puede llenar ese vacío y con qué atributos, descartada de anternano la posibilidad de que la Autoridad Palestina pueda desempeñar tal papel.

Como tantas veces ha sucedido en Oriente Próximo, la escalada de una crisis ha dado alas a las posiciones más radicales. En Israel, a causa del propósito de Binyamin Netanyahu de prolongar la guerra por estrictas razones de supervivencia política; en la comunidad palestina, porque la estrategia de tierra quemada ha disparado la adhesión a las proclamas de Hamás. Nada induce a pensar que se puede evitar un futuro cada vez más turbulento e impredecible.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

### el Periódico

### PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

Directora gerente: Cristina Sánchez, Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

### Nos morimos de sed

Es increíble que Cantavieja esté en esta situación. Hemos sido ricos en agua siempre, con dos manantiales tremendos

En estos días que los que estamos tan de moda los pueblos del Maestrazgo donde van a instalarse los parques eólicos les voy a explicar el problema que tenemos en Cantavieja y el que preocupa, y mucho, a todos los que aquí vivimos. Incluso a los vendepatrias, que es como se refieren a nosotros,

los responsables municipales, los insignes personajes de las plataformas antieólicas y antitodo. Su preocupación son los aerogeneradores, el quebradero de cabeza de los que aquí vivimos es la sequía, la falta de agua y es que nos morimos de sed.

No tenemos agua, y sin agua no hay vida, para nadie

Tenemos una capacidad de almacenaje de aproximadamente 7 millones de litros de agua tanto para

consumo humano como ganadero. Nuestras reservas actuales rondan los 400.000 litros, llevamos semanas trayendo agua en camiones para los ganaderos y en 15 días será para consumo humano.

Los vecinos y vecinas están muy preocupados y asustados. Todos los días me preguntan: ¿cómo vamos? ¿qué tal el pozo nuevo?... Y les respondo: pues sale, pero no la suficiente. Todos están concienciados con el ahorro (bueno, todos, todos

tampoco), y no les falta razón.

Si esto no cambia, y lleva poca marcha, el futuro va a ser preocupante en especial para el principal sector económico de nuestro pueblo: el ganadero.

Es increíble que Cantavieja esté en esta situación. Hemos sido ricos en agua siempre, con dos

> manantiales tremendos. Y ahora el Agua la Villa, seco y La Bujera, a un 10%.

Tampoco hemos abierto las piscinas. Sé que a mucha gente, en especial niños y jóvenes les ha dolido mucho pero nadie ha reclamado nada, todos lo entienden. Gracias por vuestra comprensión. Y para rematar se nos mueren los pinos. El Rebollar se está secando a toda velocidad y sentimos mucha pena y preocupación.

Tenemos motivos serios, muy serios para estar preocupados. Si esto no mejora y mucho, los que estos días se rasgan las vestiduras, los nos acusan de cometer no sé qué delito, que no se preocupen. Pronto tendrán el Maestrazgo como les gusta verlo cuando vienen de visita, de vez en cuando, claro; con paisajes pero sin paisanos.

Ricardo Altabás es el alcalde de Cantavieja



### LAS RADIOGRAFÍAS

### Aragón tendrá su propia ley de Vivienda en 2025

La vivienda es y será un eje básico para el desarrollo de Aragón. Ayer mismo se dio vía libre a la tramitación del anteproyecto de ley, una norma que será realidad el próximo año. Su objetivo es elevar la



Octavio López, ayer tras el Consejo de Gobierno.

oferta de pisos, hacerlos más accesibles y desarrollar viviendas en municipios que presentan un elevado déficit en esta materia. Por ahora, la hoja de ruta está trazada, ahora solo falta ejecutarla y si es posible con un consenso amplio.

### La DGA no tira la toalla con la subsede de Huesca

La DGA y el Ayuntamiento de Huesca tienen la esperanza de que la Federación de Fútbol reflexione sobre la no inclusión de la capital altoaragonesa como subsede del Mundial 2030. La consejera de Edu-



El estadio de El Alcoraz, en la capital altoaragonesa.

cación ha enviado una misiva, acompañada de un informe en el que se apela la decisión. La exclusión no parece obedecer a que Huesca no cumpla con las exigencias marcadas. Y si es así, es necesaria una explicación convincente.

#### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló. Subdirector: David López. Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Áreas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Javier Fajarnés (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanaque (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografía).

Número 12.233
Depósito Legal Z2126-90.

Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

el Periódico de Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024

### Niños de la guerra



ERROR DEL SISTEMA

**EMMA RIVEROLA** 

Los niños, siempre los niños. Claman en su defensa los justos y los sátrapas. En su nombre se cometen heroicidades y atrocidades. La infancia, con toda su inocencia y su fragilidad, es tremendamente poderosa. Doblegar a un niño puede llevarte a dominar el mundo. O a intentarlo. Al menos, eso es lo que han creído tantos regímenes totalitarios.

Niños de rojos adoctrinados con sangrey hambre por el franquismo. Los hijos robados a las torturadas de la dictadura argentina. La infancia convertida en un elemento de control al servicio de Hitler. Solo el perverso delirio de los malvados se permite jugar con lo más sagrado. Ahí está Putin con los niños ucranianos. Disponiendo sobre su vida y su alma. Ucrania asegura haber documentado la deportación forzosa de casi 20.000 niños a Rusia. Las autoridades rusas, jactanciosas, elevan el número a 700.000. Con la ayuda de organizaciones por los derechos de la infancia, se ha conseguido devolver a unos 400 niños a su hogar. Son pequeños que fueron extraídos de instituciones que les tenían a su cargo o de los brazos de sus padres. También hubo engaños: la promesa de llevarles unos días de campamentos. Ya no volvieron.

La defensora rusa del menor, Maria Lvova-Belova, ha adoptado a uno de esos niños. Es la misma que cuando llegaron menores ucranianos a la región de Moscú aseguró que algunos hablaban negativamente de Putin, «pero luego se transforman en amor a Rusia». Estremece el comentario. En el discurso a la nación de febrero de 2023, Putin afirmó: «Las élites occidentales se están volviendo locas y parece que no hay cura, pero esos son sus problemas. Nosotros estamos obligados a proteger a nuestros hijos, y lo haremos: protegeremos a nuestros hijos de la degradación y la degeneración». Curioso –y perverso– modo de preservar la infancia. El curso de la guerra difícilmente se decidirá por la suerte de esos miles de niños, pero el dolor ejercido sobre la población prevalecerá por generaciones. Un crimen contra la humanidad que busca humillar el futuro. ■

### Venezuela: el gran fraude

EL ARTÍCULO DEL DÍA

PILAR

RAHOLA

Este no es un relato conspiranoide, de los muchos que se crean alrededor de una noticia inverosímil. En el caso de las elecciones en Venezuela, la convicción de que los resultados emanan un gran fraude electoral no parte de las muchas evidencias que ha denunciado la oposición, sino mucho antes, cuando el régimen ha perpetrado todo tipo de abusos para garantizar el dominio absoluto de la maquinaria electoral. Esta es la cróni-

ca de un golpe de Estado silente, coherente con la dictadura blanca que sufre Venezuela en manos de un revolucionario de bolsillo que domina todos los resortes del poder.

Las previas ya serían motivo de sobras para que el mundo considerara ilegítimo todo el proceso electoral, no en vano la vulneración sistemática de los derechos de los opositores ha sido tan

minuciosa como implacable. No solo por la larga lista de opositores que están la cárcel, y por la represión sistemática que ha llevado Venezuela a la Corte Penal Internacional. Pero incluso cuando se intenta blanquear la represión y hacer ver que funciona la maquinaria democrática, los excesos se acumulan con impunidad. El caso más flagrante, la neutralización de la líder más emblemática de la oposición, María Corina Machado, que había liderado las manifestaciones de 2014, cuando detuvieron el otro gran líder opositor, Leopoldo López.

Convertida en la esperanza para hacer caer el régimen, le inventaron un proceso para inhabilitarla durante 15 años sin ningún juicio –a pesar de que solo se puede inhabilitar con sentencia—, y cuando designó otra candidata, Corina Yoris, también la inhabilitaron. Quien hizo el proceso de inhabilitación fue el controlador general Elvis Amoroso, diputado del chavismo y quien ahora ha presidido el Consejo Nacional Electoral.

A partir de las inhabilitaciones de los líderes más fuertes, el régimen ordenó una cadena de detenciones contra opositores, entre otros 77 coordinadores de campaña, detenidos en pleno julio, con el proceso electoral ya empezado. A la vez, seis colaboradores directos de Machado tuvieron que refugiarse a la embajada de Argentina porque el régimen les acusa de traición a la patria. También se han producido todo tipo de sanciones contra los restaurantes, hoteles y locales que han acogido actos de la oposición. Para acabar de remachar los abusos, el

régimen también se esforzó para impedir el voto del exilio, mayoritariamente favorable a la oposición, con todo tipo de delirantes trabas, hasta el punto que, de los 7,7 millones de venezolanos que están fuera del país (según datos del Acnur), solo se pudieron inscribir para votar 69.189 personas.

Pero como la oposición parecía imparable, parece claro que se ha perpetrado el golpe final, según la mayor par-

> te de los indicadores: el fraude directo sobre los resultados. Y si bien ahora habrá protestas, manifestaciones y todo tipo de denuncias, es inimaginable que Maduro salga del poder.

> ¿Por qué? Porque no puede. Primero, porque ha creado una estructura corrupta que lo ha hecho inmensamente rico. Segundo, porque acumula una canti-



Especialmente relevante es la influencia de Irán, que ha enviado centenares de miembros de las fuerzas Quds y
la Guardia Revolucionaria al continente,
y que ha conseguido dominar toda la estructura delictiva de la Triple Frontera.
En consecuencia, demasiados intereses
internacionales y locales dedicados a
impedir que el régimen caiga. No han sido las elecciones de una democracia. Ha
sido el pulso entre una estructura mafiosa y una ciudadanía opositora, y en
estas circunstancias, la mafia siempre
gana.

Pilar Rahola es periodista y escritora



JAVIER CUERVO

ARTICULOS DE BROMA

La vieja fábula retrocede. Género de naturaleza y de cultura, partía del animal, al que se atribuía un significado y se le sometía a una acción de la que se extraía una moraleja. Hasta los dibujos animados la practican cada vez menos. La fábula actual carga de ideología a los animales y define políticamente a sus defensores.

El toro es de derechas y las dudas que producía ver a las dos viejas españas en la plaza han sido borradas por la nueva izquierda, partidaria de la minoría de las reses de lidia y detractora de la de los taurinos. La tauromaquia exige latifundios e infraestructuras agrícolas con tal historia de crueldad social que es insensibles a la parte sangrienta de la fiesta. El lobo es un animal muy de cuento, de Carles Perrault o de Jack London, con pésima reputación en la literatura feminista, pero mucho predicamento conservacionista. Ahora vive polarizado entre la izquierda que le protege y la ultraderecha que prefiere el ganado. El lobo crea contradicciones internas: los que se sienten manada defienden al rebaño y viceversa.

La fábula politizada ha saltado del reino animal al vegetal y el árbol, tan de derechas en el campo, pasa a ser de izquierdas en la ciudad. Este ser vivo es exterminado en las reformas de ciudades regidas por la derecha y reivindicado por la oposición de izquierdas como un trabajador del clima que protege del sol, regula la humedad, descansa la vista y crea comunidad frente al desierto de las plazas duras, sedes de internperie. Hay una atmósfera polarizada entre la ideología y la climatología y una lucha enconada en las plazas duras, tan pijas en los ochenta, ahora de ideología extrema. Hay que sacar el vegetal del argumentario político de algunos animales porque nos jugamos la vida en las ciudades en este proceso de privatización del espacio público que prefiere sustituir todos los árboles, de frescor gratuito, por sombrillas con refrescos de pago donde refugiarse del sol que arde en cielo y suelo.■

### **ACTUALIDAD POLÍTICA**

### La primera ley de vivienda de Aragón será una realidad en 2025

La DGA aprueba la tramitación del anteproyecto y abre un proceso de participación ciudadana • Tras la negociación con los grupos, el proyecto se debatirá en las Cortes en diciembre

ALBERTO ARILLA

Zaragoza

Aragón cumplirá un hito en materia de vivienda el próximo 2025. Y es que, según aprobó ayer el Consejo de Gobierno, la tramitación del anteproyecto de la primera ley de esta materia ya es una realidad. Ahora, se abre un proceso de participación ciudadana y de consultas con los grupos políticos, antes de que el Ejecutivo presente en las Cortes el proyecto de ley en diciembre. Según el consejero del ramo, Octavio López, el objetivo es que salga «prácticamente por unanimidad», aunque deberá negociar una mayoría que el Ejecutivo ya no tiene tras la espantada de Vox. Si finalmente la norma se aprueba, esto se producirá poco tiempo después de la publicación de la nueva ley de vivienda estatal, que el Gobierno de Aragón ya anunció en su día que no seguiría, especialmente en directrices como en la declaración de zonas tensionadas.

01

Suelos dotacionales. El primer objetivo que marca el decálogo elaborado por la DGA radica, literalmente, en «poner gratuitamente a disposición de la promoción de viviendas los suelos de titularidad pública que no vayan a destinarse a equipamientos públicos». Este objetivo va en la línea de las directrices del Decreto 128/2024 sobre viviendas dotacionales públicas, aprobado el pasado 17 de julio. En el anteproyecto de la ley, el artículo 23.2, dentro del Capítulo destinado a las viviendas públicas, establece que estas podrán promoverse sobre varios tipos de suelos: los que sean libres, los que estén destinados a la construcción de vivienda protegida y, ya como novedad, sobre suelos dotacionales públicos. En el artículo 23.3 se especifica que, cuando se construya vivienda pública en cualquiera de los supuestos anteriores, estos suelos pasarán a tener la condición de dotacionales.

02

Recursos presupuestarios para la promoción de nuevas viviendas.

El segundo fin de la norma que pretende aprobar el Ejecutivo de Jorge Azcón supone «garantizar» los recursos presupuestarios que sean necesarios para contribuir a la promoción de nuevas viviendas, ya sean públicas o en colaboración con la iniciativa privada. El artículo 51 de la ley establece que, para lograr la «efectividad» de la política de la administración aragonesa en materia de vivienda, los presupuestos anuales o plurianuales «deberán contemplar partidas suficientes para atender los compromisos económicos que deriven de los planes y programas que periódicamente se aprueben».

Aquí se pone la vista, especialmente, en planes como el de Más Vivienda, lanzado como uno de los proyectos estrella y que ya va a comenzar a sacar los pliegos de sus primeros programas, con vigencia hasta 2030 y 300 millones de inversión. De esta forma, la ley garantizaría que el siguiente Ejecutivo, fuese del color que fuese, estuviese obligado a destinar partidas correspondientes a su cumplimiento. Para ello, las cuentas de la DGA deberán contemplar en sus partidas al menos el 0,1% de su presupuesto de gasto anual, o del 0,4% si es plurianual.

03

La barrera del 30% de los ingresos de cada demandante. El tercer objetivo de esta primera versión de la futura norma, subraya que se debe garantizar los recursos presupuestarios necesarios que ayuden a los demandantes de vivienda. Un fin para el que empiezan regulando cuestiones como el precio de renta

de las viviendas públicas de Aragón. Lo hacen en el artículo 24, en el que establecen que «en ningún caso» el precio a pagar por el adjudicatario superará el 30% de los ingresos brutos de la unidad familiar, o del 5% anual del valor en venta si se habla de viviendas protegidas (VPA) en régimen de alquiler. En el artículo 24.3, además, se establece que «la administración promotora deberá garantizar las ayudas económicas durante un plazo no menor de diez años». Y el artículo 51 también recoge ayudas a los adjudicatarios de VPA de carácter privado, en régimen de venta, que podrán alcanzar hasta el 5% del valor de la venta, y a los adjudicatarios de VPA privadas o públicas, en régimen de alquiler, que podrán llegar al 10% del precio durante un plazo máximo de tres años.

04

Soluciones diferenciadas. Decía Octavio López en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno de ayer que la ley de vivienda estatal era demasiado «genérica», y que ellos debían ir a lo «concreto» del territorio aragonés. Ese es precisamente el espíritu del cuarto objetivo, que busca, según la DGA, atender a las «necesidades» de cada municipio, «ya sean estos capitales de provincia, poblaciones de más de 3.000 habitantes o núcleos más reducidos». Una de las soluciones diferenciadas concretas que ofrece el anteproyecto aparece en el artículo 18 (reserva de suelos para construir vivienda protegida). En él se contempla que las modificaciones de los planeamientos generales municipales para desarrollar nuevas zonas de vivienda deberán reservar el 40% para hogares con algún tipo de protección pública, algo que implica cumplir con la ley estatal. Sin embargo, la DGA excluye de esa necesidad de reserva a municipios con población inferior a 10.000 habitantes, muy frecuentes en Aragón.



Adaptar la vivienda protegida. El quinto punto del decálogo de la ley habla de adaptar la vivienda protegida a las circunstancias sociales actuales. Así, la normativa establecerá una «única modalidad general» para todas ellas, que solo podrán ir destinadas a domicilios habituales y permanentes. Si las viviendas protegidas están desocupadas en un plazo superior a seis meses tras su primera ocupación, el Gobierno de Aragón podrá proceder a su adquisición forzosa por el 90% del precio del módulo vigente en ese momento. Los destinatarios deberán tener unos ingresos brutos que se sitúen entre tres y ocho veces el IPREM del año anterior, y el precio de venta (IVA no incluido) no podrá superar más de 3,5 veces el IPREM del curso anterior. En caso de alquiler, la renta anual no podrá superar el 5% del valor en venta.

06

Parque público de vivienda. La ley abre la puerta a que la DGA pueda emplear todos los instrumentos y programas que tenga a su disposición para que, una vez adquiera viviendas ya construidas, estas se incorporen inmediatamente al parque público de viviendas de la comunidad. Por ejemplo, la construcción de alojamientos colectivos sobre suelo público pasarán a formar parte de dicho parque público.

07

Modelos alternativos. Precisamente, regular los nuevos modelos de alojamiento alternativos surgidos en los últimos tiempos, como el cohousing o el coliving, es otro de los fines de esta ley, para solventar el vacío legal que se estaban encontrando las primeras experiencias. Entre los requisitos para que estos sean considerados como viviendas, se incluyen que deberán contar con, al menos, un espacio de uso privativo (dormitorio y baño) no inferior a 20 metros cuadrados y espacios de uso compartido cuya superficie útil sea superior al 50% de la superficie privativa total del edificio. Su tipología, eso sí, será siempre de carácter temporal (alquiler, cesión de uso o





similar) y se podrán promover sobre suelos para vivienda libre, usos terciarios e incluso para equipamientos sociales, pero nunca en terreno destinado a la construcción de vivienda protegida.

### 08

Viviendas sociales. Entre otras cuestiones, el derecho de uso temporal de estos hogares no podrá extenderse más de dos años, aunque ese período podrá ampliarse año a año, informe de servicios sociales mediante. A ellas podrán acceder personas en situación de extrema vulnerabilidad (por ejemplo, residentes en la calle o en espacios inadecuados para el correcto desarrollo de la vida diaria) v también personas que se hayan visto obligadas a abandonar su domicilio por culpa de sucesos extraordinarios (incendios, derrumbes, etc.). Por lo general, estas viviendas no estarán sujetas a pago, salvo excepciones, que nunca podrán superar el 10% o el 20% de los ingresos de los usuarios, en función de su condición.

09

Cooperación. La colaboración interadministrativa se antoja clave para atajar el problema. El noveno punto del decálogo habla de establecer acuerdos y programas que permitan incrementar la oferta, aunque la ley deja claro que las competencias en esta materia son exclusivamente autonómicas, pese a que reconoce ya en su artículo 7 a las diputaciones provinciales, comarcas y municipios la posibilidad de impulsar planes «propios».

10

#### VPA en suelos para usos tercia-

rios. De vuelta a la apuesta por las VPA, el artículo 13 del anteproyecto recoge que se podrán edificar sobre suelos para usos terciarios, sin necesidad de recalificación previa, si se cumplen una serie de condiciones. Eso sí, la licencia será temporal y quedan excluidos terrenos considerados «incompatibles» con el uso residencial por cuestiones como el ruido. ■

### Luz verde a la oferta de empleo de más de 500 plazas en el Salud

Cerca de 90 puestos son para especialistas y casi 40 para médico de familia • La convocatoria deberá realizarse en un plazo de tres años

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Servicio Aragonés de Salud deberá convocar, en un plazo de tres años, una oferta de empleo público de 509 plazas tras la aprobación ayer de la misma por parte del Consejo de Gobierno del Ejecutivo Aragonés. Se trata del último trámite para su lanzamiento después de que, el pasado mes de abril, la mesa sectorial de Sanidad, compuesta por representantes del Departamento de Sanidad y de los sindicatos Cemsatse, CSIF, CCOO, UGT y FTPS, ya alcanzaran un acuerdo.

Del total de 509 plazas, 297 corresponden al turno de acceso libe y otras 154 plazas son de promoción interna. Entre ellas hay 87 vacantes de facultativo especialista de área y 38 de médico de familia. Además, también hay 8 de médico de urgencias y emergencias extrahospitalarias, 3 de médico de urgencias y un pediatra de Atención Primaria.

Del mismo modo, la oferta de empleo público contempla 51 plazas de enfermería, 16 de enfermería de salud mental y 8 de matrona. Las 297 restantes se reparten entre aspirantes de 33 categorías profesionales, siendo las más numerosas las 58 de auxiliar administrativo, 47 de celador, 36 de



Varias personas, en el Salud, durante un llamamiento de plazas.

pinche, 35 de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y 27 de administrativo, según detalló ayer el Ejecutivo aragonés.

#### Llamamiento de médicos

A dicha convocatoria podrá optar el personal estatutario de plantilla que reúna los requisitos establecidos a efecto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.

El resto corresponden a las plazas que se reservan para el turno de personas con discapacidad u otras situaciones excepcionales previstas legalmente.

Por otro lado, ayer tuvo lugar un nuevo llamamiento en el Salud para adjudicar 87 plazas de médico de familia que estaban vacantes. Según detallaron fuentes del Departamento de Sanidad, se adjudicaron 85 puestos, por lo que apenas quedaron dos libres. Se trata de una buena noticia teniendo en cuenta el déficit de estos profesionales en la comunidad, especialmente en la Atención Primaria del medio rural.

Este es el segundo llamamiento en menos de un mes de plazas de médico correspondientes a convocatorias ya realizadas y que habían quedado sin cubrir. ■

### Nombramiento de varios directores generales en la DGA

Tras la última remodelación del Ejecutivo aragonés, el Consejo de Gobierno dio luz verde aver al nombramiento de varios directores generales. En todo caso, la reestructuración no ha terminado y está previsto que se designen nuevos cargos después del verano. Como novedad, al frente de la dirección general de Desarrollo Rural estará José Manuel Cruz y en la dirección general de Calidad y Seguridad Alimentaria se ha nombrado a María Aitziber Lanza. Por su parte, la dirección general de Despoblación la ostentará Alberto Casañal y, por último, Máximo Ariza es el nuevo director general de Mayores.

### Aragón exige mediante un recurso la Conferencia de Presidentes

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón interpusieron ayer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para exigir al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, el cumplimiento del requerimiento legal de convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos. Así lo adelantó la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, quien destacó la importancia de este encuentro en un contexto actual derivado «de la preocupación existente en las comunidades tras el acuerdo de financiación singular para Cataluña adquirido con ERC».

### Casi 670.000 euros para el pago de tratamientos sanitarios urgentes

El Consejo de Gobierno de Aragón habilitó ayer una partida de 669.350 euros para abonar los tratamientos sanitarios administrados a pacientes aragoneses que, por razones de urgencia, no han sido sometidos a los trámites previos de intervención. En unos casos se trata de tratamientos que se han prestado fuera de Aragón al carecer la comunidad de la tecnología o de la capacidad asistencial que se requería para ello. En otros casos, son terapias administradas en la comunidad pero que debido a la gravedad del paciente exigían inmediatez y estaban excluidas, además, de los conciertos rutinarios.

8 | Aragón
Jueves, 1 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

### **ENERGÍA VERDE**

### Aragón da el visto bueno a seis nuevas plantas de biogás

La inversión de 120 millones de la empresa ENCE ha sido declarada de interés autonómico

EL PERIÓDICO Zaragoza

La industria aragonesa mantiene su apuesta por las energías verdes. El Gobierno de Aragón declaró ayer como un proyecto de interés autonómico la iniciativa de la empresa ENCE Biogás para el desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación de seis plantas para la producción de biometano y fertilizantes en la comunidad aragonesa. La inversión engloba seis ubicaciones: Barbastro, San Esteban de Litera, Alcolea de Cinca, Zuera, Belchite y Teruel.

Aunque cada una de las instalaciones tiene sus propios plazos de puesta en marcha, se estima que el tiempo aproximado para la

### **Transportes**

### Logística de Cabrero e Hijos

La inversión logistica también dio ayer un nuevo paso. El Consejo de Gobierno le dio el visto bueno a la construcción de las nuevas instalaciones de la empresa Cabrero e Hijos en la ciudad de Huesca. La compañía construirá en una primera fase una nueva plataforma logística, un centro de transformación de producto agroalimentaria y unas nuevas oficinas centrales. Los trabajos se desarrollarán entre 2024 y 2032 con una inversión prevista de 15.178.150 euros para crear 32 empleos directos y 65 indirectos. La nueva plataforma logistica centralizará las actividades de la empresa que ahora se encuentran dispersas, según informó la DGA.

fase de construcción sea de 18 a 20 meses.

La inversión económica directa de las seis plantas asciende a 120 millones de euros, con una generación de 150 empleos directos y hasta 450 empleos indirectos durante la fase de funcionamiento, sumando el empleo generado durante la fase de construcción.

El proyecto, según destacó el Ejecutivo autonómico, comprende tanto las propias instalaciones industriales de las seis plantas para la producción de biometano y fertilizantes, como sus infraestructuras auxiliares. En concreto, acondicionamiento de accesos hasta las plantas, tendidos eléctricos para abastecimiento energético de las plantas y ramales de gasoductos para inyectar el biometano producido a la infraestructura gasista existente.

### Transformación de residuos

Además, el Ejecutivo autonómico le dio el visto bueno a la puesta en marcha del primer hub europeo de transformación de residuo orgánico en hidrógeno sostenible mediante la tecnología de Steam CO2 Reformer.

Este proyecto, según el Gobierno de Aragón, está impulsado por la multinacional Raven y se desarrollará dentro de las instalaciones que la compañía Veolia tiene en Fuentes de Ebro. La empresa estima que esté en marcha en 2026 con una inversión de 50 millones.

En esta instalación la empresa producirá aproximadamente 75 kilogramos de hidrógeno apto para el transporte por cada tonelada de residuos orgánicos entrantes. En total, la instalación produciría aproximadamente 5.250 kilos por día y operaría alrededor de 345 días al año con un anual aproximado de 1.811.250 kilos.

El proyecto, además de producir hidrógeno renovable, pretende solucionar importantes retos en la gestión de residuos orgánicos. La planta aragonesa contará casi en su mayoría con proveedores de equipamiento aragoneses, nacionales y europeos.

### El futuro estadio de Zaragoza

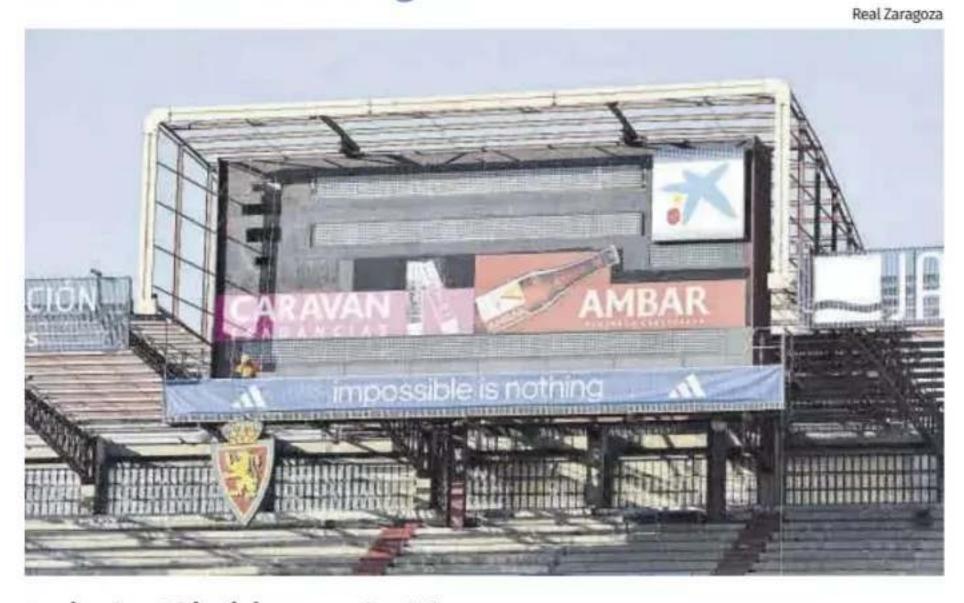

### Retirado el histórico escudo del marcador del Gol Sur

Las obras de demolición del vetusto estadio de La Romareda avanzan a buen ritmo y ayer fue el turno de retirar uno de los elementos más icónicos del campo de fútbol: el escudo del Real Zaragoza situado en el marcador del Gol Sur. Esta intervención llega después de que comenzaran los trabajos de derribo del antiguo edificio de Gerencia de Urbanismo, el Cubo y el graderío Sur, donde se ubica uno de los dos marcadores del estadio. ■

### El camino hacia el campeonato de fútbol

### La DGA pide a la RFEF que Huesca sea subsede del Mundial 2030

Tomasa Hernández envía una carta a la federación en la que solicita que reconsidere su decisión de dejar fuera a la ciudad

Gobierno de Aragón

EL PERIÓDICO Zaragoza

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, remitió ayer una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para pedir que se reconsidere la candidatura de la ciudad de Huesca como subsede de la Copa Mundial de Fútbol de la FI-FA de 2030, después de que la capital altoaragonesa se haya quedado fuera de la carrera por acoger esta cita deportiva.

De hecho, la propuesta de la RFEF, que excluye las instalaciones de la Sociedad Deportiva Huescay, con ellas, a la ciudad de la lista de 45 subsedes españolas del Mundial, supone que Aragón sea la única comunidad que no tendrá una subsede para este acontecimiento deportivo.

«Creemos firmemente que Huesca ofrece las condiciones necesarias para ser incluida en la lista de subsedes, y la candidatura reúne los requisitos que la propia RFEF expuso en su circular fe-



Tomasa Hernández.

chada el 14 de junio de 2022, remitida a los gobiernos autonómicos por el ministerio», indica la carta. En este sentido, se recuerda que factores como las infraestructuras deportivas y de servicios, las comunicaciones o la cercanía a la sede de Zaragoza hacen que la capital altoaragonesa aúne las condiciones adecuadas para ser incluida en el listado de subsedes. La misiva se acompaña de un completo informe que forma parte del pliego de apelación a la RFEF preparado para defender la candidatura de Huesca y para solicitar que sea incluida en el listado final de subsedes españolas del campeonato mundial 2030.

### Trabajo conjunto

«Confiamos en que esta comunicación sea fructifera y consiga su objetivo de que la candidatura presentada por la ciudad de Huesca forme parte de la propuesta final para ser subsede española del campeonato mundial de fútbol en 2030», concluye la consejera en la carta enviada a la RFEF.

Sobre este asunto, desde el Ejecutivo autonómico añadieron ayer que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca vienen trabajando juntos y alineados para atraer grandes eventos deportivos a la comunidad, dado que redundan en un conjunto de beneficios a la sociedad en los preparativos, durante su celebración y a largo plazo tras su conclusión.

el Periódico de Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024

### **Empleo**

### Arajob favorece la integración laboral de tres migrantes con formación

EL PERIÓDICO Zaragoza

La empresa Arajob es pionera en Aragón en la integración laboral ordenada de personas migrantes mediante contrato, visado y formación específica en origen. «El objetivo es garantizar un flujo migratorio legal, con toda la seguridad, para cubrir puestos de trabajo con alta demanda y baja o nula oferta de candidatos», indicaron desde la entidad.

Las tres primeras personas contratadas son encofradores. El primer trámite para la legalización en origen de los extranjeros de países terceros fue la obtención de un certificado del Inaem en el que constaba que no han podido enviar ninguna persona para el trabajo de encofrador. Dos de los trabajadores proceden de Mali y uno de Senegal, país donde los tres han recibido formación específica.

Se espera que, en próximas fechas, se incorporen al mercado laboral dos trabajadores más, uno de Ghana y otro de Mali, tras realizar el curso de formación en Prevención de Riesgos Laborales en la Fundación Laboral de la Construcción.

La actividad principal de Arajob es la puesta a disposición de otras empresas de trabajadores con carácter temporal, para su formación y contratación, así como el asesoramiento y consultoría en recursos humanos. En febrero, Arajob recibió el encargo de integrar laboralmente a las personas ucranianas refugiadas de guerra residentes en Andorra, gracias al proyecto solidario de la compañía Forestalia.



La asamblea de trabajadores de Bosal, ayer.

### Crisis industrial

### El comité pide a la DGA que exija a Bosal pagar la indemnización

David Chico, el presidente de la representación de los trabajadores, asegura que el 90% de la plantilla tiene entre 40 y 60 años

EL PERIÓDICO Zaragoza

El comité de empresa de Bosal dará la batalla para lograr unas indemnizaciones justas ante el cierre de la fábrica de Pedrola pese a que la dirección de la planta acaba de declararse insolvente para asumir los pagos mínimos para el expediente de regulación de empleo (ere) que negocia para sus 137 trabajadores.

«Su idea es lavarse las manos, ir al Fogasa y quedarse limpios de polvo y paja en España y ya no volver a pisar el país en la vida, porque venimos ya de un cierre anterior en la planta de Sagunto, de la que se fueron de iguales maneras, también con un concurso de acreedores», denunció ayer David Chico, presidente del comité, antes de la asamblea de trabajadores que se celebró en la sede de CCOO Aragón.

Por ello, desde la representación de los trabajadores exigieron al Gobierno de Aragón y al recién creado Observatorio del Automóvil de la comunidad, pilotado por el clúster autonómico del sector, que impida a Bosal marcharse sin pagar las indemnizaciones, ya que entienden que es una multinacional con peso en todo el mundo que puede hacerse cargo de las cuantías. «Según las cuentas presentadas, la planta lleva veinte años en pérdidas y con inyecciones de la multinacional, pero no entendemos que si ha habido inyecciones de dinero por parte del grupo para mantener esta planta abierta no se mantengan ahora, al menos para

poder garantizar la salida de los trabajadores de la forma que hay que salir», señaló el líder de los trabajadores.

Desde el comité también adujeron que la mayoría de los trabajadores están entre 40 y 60 años, por lo que será complicado recuperar el empleo para estos trabajadores en las condiciones de antigüedad que tenían.

La empresa tiene que pagar a la plantilla todavía la nómina de julio y el permiso retribuido de agosto, fin para el que utilizará los escasos remanentes que todavía conserva en caja. Mientras tanto, la negociación del ere se prolongará hasta el próximo 21 de agosto. Los sindicatos y los trabajadores mantienen su interés por reflotar la actividad en la planta y salvar los trabajos.

### Indicador

### Los directivos de Aragón destacan la «buena evolución» de la economía

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) destaco ayer que la economía de la comunidad «sigue sorprendiendo por su fortaleza» y proyecta una «buena evolución», pese a retos todavía por abordar como la «distorsión» del mercado de trabajo, el «no aprovechar» el aumento de recursos públicos para reducir la inflación y la «complicada gobernabilidad» del país.

Así lo refleja el Indicador de Opinión de ADEA correspondiente al primer semestre de 2024 que, tras recoger la opinión de 251 directivos y ejecutivos de la comunidad, fue presentado ayer por el presidente de la asociación, Fernando Rodrigo, y la secretaria general, Diana Marchante.

El informe condiciona las buenas expectativas al «contexto global y la incertidumbre 
política». Acerca del mercado de 
trabajo, los directivos aragoneses consideran que «sigue muy 
fuerte, pero preocupa la falta de 
mano de obra adecuada a los 
puestos vacantes a cubrir».

A pesar de momentos de incertidumbre, «el mercado laboral ha mantenido su fortaleza,
contribuyendo a mantener vivo
el consumo privado», apuntó
Rodrigo. Respecto al primer trimestre de 2024, ha aumentado
el número de desempleados y
de ocupados «y esto se explica
porque ha crecido la tasa de actividad y nuestro mercado laboral no ha podido absorber a todas las personas que se han incorporado», detalló.

■



10 | Aragón el Periódico de Aragón

### La conservación del patrimonio

# Los vecinos de Lagasca judicializarán el plan especial para los futuros pisos

La comunidad del inmueble vecino, en Sagasta, recurrirá la construcción del edificio en los números 2 y 4 • La parcela llegará por tercera vez a los tribunales

MARCOS DÍAZ Zaragoza

Los vecinos del entorno de la parcela entre los números 2 y 4 de la calle Lagasca, en pleno centro de Zaragoza, llevarán a los tribunales el plan especial que contempla la construcción de un edificio que engullirá un inmueble protegido y rodeará, por su parte trasera, la antigua clínica del Doctor Lozano. Lo harán después de que la comisión de Urbanismo diera luz verde a este plan especial el 17 de julio y el pleno ratificara la decisión el pasado jueves. Ahora, y según informaron ayer a este diario, recurrirán judicialmente esta iniciativa.

Fue esta semana cuando la comunidad de propietarios del número 18 del paseo Sagasta, cuya trasera daría hacia el futurible inmueble, decidieron recurrir al mostrarse en contra de lo aprobado por el plan especial. El proceso está recién iniciado, por lo que todavía deben determinar qué vía legal es la más apropiada, con la que afirman luchar por el interés de la ciudad. Además, mostraron su pesar por no haber tenido la posibilidad de negociar una solución consensuada.



Vista de la parcela de los números 2 y 4 de la calle Lagasca, donde se plantea construir el nuevo bloque.

Antes de llegar a este punto, los vecinos y la asociación en defensa del patrimonio Apudepa ya presentaron alegaciones tras su aprobación inicial, aunque fueron todas desestimadas por los técnicos municipales. Y la semana pasada, un representante de esta entidad pa-

trimonialista intervino en el pleno para mostrar su rechazo al edificio proyectado. Con este nuevo recurso serán ya tres veces las que se judicializa un plan especial para esta parcela. Pues el aprobado la semana pasada es el tercero, después de que, en el año 2007, el primer plan

**PSOE** 

fuera anulado por la Justicia al considerar que el edificio no respetaba las normas urbanísticas. Para el segundo caso hubo que esperar hasta el año 2018, cuando el nuevo plan fue también recurrido y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo anuló por un defecto de forma. ■

### Urbanismo

### El PSOE inicia su recurso contra la recalificación del colegio Jesús y María

El grupo afirma que busca «defender el interés general» y para Serrano es «una mala noticia»

M. DÍAZ Zaragoza

El PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha cumplido su palabra y ayer inició los trámites para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la recalificación de los suelos del antiguo colegio Jesús y María. Para ello, fueron a la Audiencia Provincial después de que el jueves su portavoz, Lola Ranera, avanzara en el pleno que tomarían esta medida.

Ya ayer, Ranera recordó que el acuerdo para recalificar estos suelos mediante una modificación del



Lola Ranera, ayer, en Zaragoza.

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) era «ilegal», lo que ha llevado a que presenten el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aunque no han pedido medidas cautelares. Lo han hecho «para defender el interés general», pues, bajo su punto de vista, no se puede presentar una recalificación «que es de iniciativa privada» con la que esa parte «gana una posición importante», al lograr que los suelos pasen de uso educativo al residencial, «y que la ciudad no gane nada». En ese sentido, se refirió a la falta de un convenio que garantice que la empresa, Wilkox, construya algún equipamiento público a cambio de la recalificación.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, dijo que el inicio de estos trámites eran «una mala noticia», sobre todo, «para los vecinos del entorno». Además, aseguró que el interés público «está plenamente imbuido en todo el expediente» y puntualizó que si Wilkox no presenta un convenio urbanístico antes del 30 de septiembre, «la modificación va a decaer».

### Hacienda

### La deuda de Zaragoza llega a su nivel más bajo desde 2008

EL PERIÓDICO Zaragoza

Andreea Vornicu

La deuda del Ayuntamiento de Zaragoza se sitúa por primera vez desde el año 2008 por debajo de los 600 millones de euros. Concretamente, llega a los 578 millones, 25 menos que al comienzo del actual ejercicio. La concejala de Hacienda, Blanca Soláns, destacó ayer que, desde junio de 2019, el consistorio la ha reducido un 30%, en 252 millones.

La responsable de Hacienda también avanzó que el objetivo del ayuntamiento es que en diciembre se quede en 560 millones, así como lograr que la ratio de deuda viva se encuentre por debajo del umbral del 75% de los ingresos corrientes. Con ello, el consistorio podría abandonar la tutela financiera que ejerce el Gobierno de Aragón desde hace años.

### Servicios sociales

### ZeC denuncia que cierra la asesoría contra la LGTBIfobia

EL PERIÓDICO Zaragoza

El grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza alertó ayer de la deriva de «recortes de extrema derecha» con la supresión de servicios municipales por razones «puramente ideológicas» y que, a su parecer, se ha traducido en el cierre de la asesoría a víctimas de la LGTBIfobia.

La formación tuvo conocimiento ayer de que no se va a prorrogar el convenio que desde el servicio de Igualdad se mantenía con el Colegio Profesional de Psicología de Aragón para la atención a las víctimas de delitos de odio por identidad y orientación sexual. Para este grupo, su cierre a partir de septiembre supone el desmantelamiento de un servicio que llevaba más de dos años garantizando la atención a personas altamente vulnerables.

Aragón | 11 el Periódico de Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024

### Híjar sufre el día más sofocante del verano

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

Híjar, en la comarca turolense del Bajo Martín, vivió ayer la jornada más calurosa en lo que va de verano, con 43 grados de temperatura a las 18.00 horas de la tarde, enlazando otra máxima a una sofocante semana de ola de calor en Aragón en la que también se ha marcado la mínima más alta en lo que va de serie histórica. Fue en la madrugada del lunes al martes, cuando los termómetros no bajaron de los 28,1 grados en la estación del aeropuerto de Zaragoza. Estas temperaturas

son las recogidas en las estaciones oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cumpliendo así con los requisitos de observación establecidos a nivel internacional.

Según explicó a este diario el delegado territorial de la Aemet, Rafael Requena, los vientos fueron fundamentales para el dato de temperatura veraniega alcanzado ayer. En este caso, fue el llamado fagüeño, procedente del suroeste, el encargado de calentar el ambiente hasta límites insospechados en lo que va de año. En el barrio de Valdespartera de Zaragoza se alcanzaron 42°.

En este contexto de calor agobiante, desde el Gobierno de Aragón recordaron ayer que el 52% de los incendios se deben a negligencias o accidentes. Y que en una situación de alerta lo más prudente es evitar encender el fuego en lugares abiertos, incluso donde esté permitido. En este momento en toda la comunidad están prohibidas muchas labores agrícolas para evitar chispas.

El Ayuntamiento de Zaragoza decidió ayer ampliar un día más la alerta amarilla de Protección Civil por ola de calor hasta mañana viernes a las 8.00 horas, ante las altas temperaturas que todavía se espe-

Miguel Angel Gracia

ran en la capital.

Miguel Ángel Gracia



El termómetro marcó ayer, en la plaza de los Sitios de Zaragoza, 44 grados.



En la entrada del Parque Grande se registraron los 41,3 grados a las 18.00 horas.

Las temperaturas «casi infernales» han conseguido vaciar esta semana las calles de Zaragoza (y de gran parte de Aragón) por completo, sobre todo en las horas punta del día: el mediodía y las primeras horas de la tarde. EL PERIÓDI-CO, termómetro en mano, recorrió ayer las principales plazas y calles de la capital aragonesa donde, la sensación térmica, hizo que los grados fueran a más.

Las zonas más céntricas del centro de la ciudad, donde apenas hay sombras, dejaban una fotografía casi desértica. En la plaza del Pilar, por ejemplo, mientras las campanas de la Basílica del Pilar anunciaban que ya eran las 17.00 horas, el termómetro señalaba que la temperatura era de 43 grados. En todo caso, este dato se debe a la sensación térmica porque, según la Aemet, la cifra más alta se alcanzó ayer en Aragón en Híjar.

Siguiendo el paseo por la plaza, sin más sombras que las que daban los edificios a las terrazas de los bares, las únicas personas que paseaban por el corazón de la ciudad eran grupos de turistas totalmente equipados para combatir el calor y visitar la ciudad: paraguas, gorras y «mucha mucha agua». Una

### Ola de calor

Las zonas más céntricas de Zaragoza estaban completamente vacías en las horas punta de ayer, el día más caluroso de la semana. EL PERIÓDICO comprueba, termómetro en mano, el sofocante calor en varias plazas y calles de la ciudad, donde la sensación térmica hizo que los grados fueran a más.

### «Este calor paraliza la vida: no nos deja dormir y nos recluye en casa»

joven zaragozana que caminaba sofocada comentaba que «este calor paraliza la vida: no nos deja dormir, nos quita el apetito y nos recluye en casa. Yo solo salgo para ir a trabajar, porque en la calle no hay ningún sitio en donde se pueda estar».

Un poco más tarde, a eso de las 17.15 horas, en la recién reformada plaza Salamero el termómetro marcaba 43,9 grados, también condicionado por la sensación térmica. La abundante vegetación de este punto no consigue regular la temperatura ni tampoco dar somLUCÍA MAÑEZ Zaragoza

bra. El suelo estaba tan caliente que ni las palomas se atrevían a posarse en él. En realidad, la única sombra que había en el lugar la dan los edificios de alrededor y solo un espacio conseguía refrescar un poco la plaza: la fuente con efecto cascada ubicada en uno de los latera-

En el otro lado de Independencia, en la plaza de los Sitios, es

donde este diario encontró la temperatura más elevada del centro de Zaragoza a las 17.30 horas: 44 grados. De la fuente que caracteriza a este lugar emergía una humedad que convertía el ambiente en bochornoso, lo que se volvía «más insoportable», según una señora que pasaba por la plaza, al no haber viento. A diferencia del resto de los lugares visitados, en este sí que había bancos en las zonas de sombra, pero nadie sentados en ellos. El motivo, además del calor, podría ser que hasta los bancos ardían y eso hacía imposible que alguien

pudiese descansar en ellos del «asfixiante» calor.

El punto final del recorrido es en el Parque Grande José Antonio Labordeta, donde el mercurio marcó 41,3 grados a las 18.15 horas. Esto se debe a diversos factores como el cambio de zona, más alejada del centro, y la gran cantidad de vegetación que hay en el lugar. Además, una ligera brisa parece que pudo motivar a que más zaragozanos prefiriesen este espacio para pasar la tarde. Aun así, para la gran cantidad de personas que registra el parque, también estaba casi vacío.

Además de a la propia población, esta ola de calor está afectando a numerosos negocios de la capital aragonesa. Sin duda alguna, el sector más perjudicado está siendo la restauración. En ninguno de los lugares descritos se pudo encontrar la imagen más característica del verano aragonés: grupos de personas que emplean su tiempo libre para disfrutar de un refresco en una terraza, «Toda la ciudad espera ansiosa la vuelta a la normalidad, sin este calor», comentaba una trabajadora de un bar cercano al Parque Grande mientras observaba su negocio vacío. ■

12 | Aragón | Jueves, 1 de agosto de 2024 | el Periódico de Aragón

### Proyecto sanitario

Lucía, Julia y Xabier estudian Medicina en la Universidad de Zaragoza y son, además, los creadores del pódcast 'El Quinto Humor', un proyecto que iniciaron en febrero de 2024 para acercar la información sanitaria a la sociedad. Su objetivo es hablar sobre temas de salud sin tecnicismos ni vocablos y comunicar información veraz con conversaciones distendidas.

### La medicina a través de un pódcast

Una persona acude al médico preocupada. Dice que los síntomas que tiene son, según Internet, los de una enfermedad mortifera. Aguarda agobiada en la sala de espera. Va con retraso. Por fin le llaman. Explica en consulta lo que le sucede, lo que ha leído, lo que le puede pasar, el remedio que necesita y por qué es tan urgente. Y el profesional sanitario le realiza un diagnóstico rápido, que no tiene mucho tiempo. Entonces una sale del centro de salud más preocupada. ¿Qué le habrá dicho el doctor?

Fueron este tipo de situaciones las que llevaron a Julia, Lucía y Xabier, tres estudiantes de Medicina de la Universidad de Zaragoza, a crear El Quinto Humor. Se trata de un pódcast que persigue acercar el mundo sanitario a la sociedad, así como dar a conocer la faceta más «humana» de la figura del médico. «Queremos dar un punto de vista personal y humano de los profesionales sanitarios y de la medicina. En la carrera, si no te sales de lo que te enseñan, cuando te toca ejercer solo expulsas teoría. Se necesita humanidad», reivindica Ju-

El proyecto consiste en conversar con profesionales sanitarios de forma distendida y que resulte comprensible para cualquier oyente. «Hay ocasiones en las que sales de consulta sin tener ni idea de lo CRISTINA GARCÍA GÓMEZ Zaragoza



Lucía, Julia y Xabier, creadores del pódcast 'El Quinto Humor'.

que te han dicho, bien porque han usado muchos tecnicismos, porque hay poco tiempo o porque te ha pillado por sorpresa el diagnóstico» afirma Julia. Por eso, su pódcast busca ser una fuente de información veraz. «Hablamos con personas que no solo sean cercanas, sino que también cuenten verdades», sostiene.

Para hacer una buena selección de invitados, los jóvenes se guían por distintos criterios. Uno de los más importantes es la cercanía, ya que el pódcast busca «traducir» el lenguaje médico al cotidiano. «Quizá una persona transmite buena sensación, es cercana a la hora de explicar las cosas para que la gente las entienda, etc. Entonces

contactamos con ella, le proponemos participar y escogemos el tema en el que es especialista o le preguntamos por aquello con lo que se siente más cómoda hablando», desarrolla Julia. Otras veces, escogen al profesional en función del asunto que quieren tratar. La joven relata que, en alguna ocasión, el invitado les ha recomendado a otro experto. «Sonia Santos, neuróloga, nos recomendó a otro neurólogo, Moisés, pero con él hablamos de esclerosis múltiple», ejemplifica.

El nombre de El Quinto Humor también es un reflejo de la temática del pódcast. «Surge de la teoría de los cuatro humores que plantea Hipócrates», cuenta Julia. Y explica que esta «consiste en dividir al ser humano en cuatro humores: bilis amarilla, bilis negra, sangre y flemas. Esos cuatro humores tienen que estar en equilibrio y, según Hipócrates, si hay una enfermedad es porque alguno de estos humores está mal». Como expresa la joven, el título del proyecto es un guiño humorístico a «esa parte médica más humana».

Por ahora, los 13 episodios de El Quinto Humor han tenido un buen recibimiento. «Al principio se compartía solo entre nuestros familiares y amigos», cuenta Julia. Pero, poco a poco, y gracias a las redes sociales y al apoyo de la Universidad de Zaragoza, el proyecto ha cogido impulso. «Nos gusta no por crecer y ser más famosos, sino por llegar a más gente», sostiene.

La ilusión de haber crecido con el proyecto les hace trabajar para mantenerlo a largo plazo. «En un par de años tendremos que ver cómo va, pero por ahora seguimos», afirma.

### **Estudios superiores**

# La Universidad San Jorge tendrá seis plazas más en su grado de Psicología

El campus privado ofrecerá 61 vacantes para esta titulación que se puso en marcha en el curso 2020-2021 y que empezó con 50 alumnos

EL PERIÓDICO Zaragoza

El grado en Psicología que imparte la Universidad San Jorge para el próximo curso contará con seis plazas más, por lo que pasará de 55 a 61 tras la aprobación de esta ampliación ayer en el Consejo de Gobierno. El acuerdo llega previo informe favorable de la Subcomisión de Evaluación de Titulaciones de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) emitido el 11 de junio de 2024 y de la resolución favorable de la Comisión de

Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades de 9 de julio de 2024.

El Gobierno de Aragón aprobó la implantación del grado de Psicología en la Universidad San Jorge para el curso académico 2020-2021 con 50 plazas. ■

### Aragón comprará 30.000 dosis

## 1,8 millones para la vacuna del meningococo

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Consejo de Gobierno autorizó ayer al Departamento de Sanidad la inversión de 1.809.600 euros para comprar vacunas para hacer frente al meningococo B, que se administra a los bebés que nacen en Aragón a los 2, 4 y 12 meses.

Se prevé adquirir unas 30.000 dosis, ya que cada año nacen poco más de 9.000 niños en la comunidad. Esta vacuna puede ayudar a proteger contra la enfermedad meningocócica causada por el serogrupo B, una enfermedad muy infrecuente (0,22
casos por cada 100.000 habitantes), pero que puede ser muy grave ya que presenta un 10% de letalidad y un 20% de los afectados
sobreviven con secuelas graves.

Esta inmunización se introdujo en el calendario de vacunaciones infantil en Aragón en marzo del año 2023. ■

Aragón | 13 el Periódico de Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024

### Revelación de secretos

### Imputado un putero por grabar una cita a través de un peluche

Piden dos años y medio de prisión por filmar con el ojo del muñeco las relaciones con la chica

A.T.B. Zaragoza

Hace prácticamente un año que una zaragozana concertó una cita sexual con un hombre - D. L. L. C. (España, 1978) - que ofrecía dinero a cambio de sexo en una página web de contenido erótico. La cita se concertó por medio de los cauces habituales para este tipo de encuentros al mantener ambos una conversación previa a través de WhatsApp. Una vez que acordaron el precio, la mujer se personó en un domicilio de la calle Bolivia, en el barrio zaragozano de Delicias, y mantuvieron relaciones sexuales

siendo grabada a través del ojo de un oso de peluche situado sobre la repisa del cabecero de la cama. Ahora, el varón se enfrenta a una pena de dos años y seis meses de cárcel al entender el ministerio fiscal que los hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Este es el relato de hechos que consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, que también interesa el pago de una indemnización de 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales ocasionados a la víctima. Por su parte, la acusación particular a cargo del abogado Cristian Monclús solicita una pena de un ella se dio cuenta de que estaba de una multa de 2.160 euros a razón un seudónimo que usó para ocultar do de guardia. ■



Los hechos tuvieron lugar en la calle Bolivia, en el barrio de Delicias.

de ocho euros diarios durante nueve meses y eleva la indemnización hasta los 2.500 euros.

Los hechos referidos se remontan al 3 de agosto de 2023, aunque las conversaciones previas entre ambos se remiten a unos pocos días antes. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público, la mujer contactó con el acusado a través de Loquosex al haber publicado este último un anuncio en el que ofrecía dinero a cambio de sexo. Para entonces, ella no lo conosu verdadera identidad. La presunta víctima se personó en el domicilio del imputado para «tener relaciones sexuales completas por el precio previamente convenido».

Pero, «con evidente intención de vulnerar su intimidad», D. L. L. C. grabó el encuentro a través de uno de los ojos de un oso de peluche que colocó sobre la repisa del cabecero de la cama del cuarto, de tal modo que apuntaba al colchón donde ambos mantuvieron las relaciones sexuales. La mujer se dio cuenta y hasta que, en un momento dado, año y tres meses de cárcel y el pago cía como D. L. L. C., sino como Luis, denunció los hechos ante el juzga-

### Archivo de la causa

### Los insultos de tres jóvenes a la Policía Nacional no son delito

A.T.B. Zaragoza

Miguel Angel Gracia

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza ha acordado el archivo y sobreseimiento provisional de la causa que se había iniciado contra tres jóvenes - M. K. (Argelia, 1994), A. E. Y. (Argelia, 1996) y M. Z. M. (Argelia, 2000) - que increparon a la Policía después de intentar robar varias botellas de alcohol en un establecimiento de la cadena Mercadona, ubicado en la avenida José Atarés. Según la jueza, no resulta debidamente justificada la perpetración del delito - atentado a agente de la autoridad- por el que fueron detenidos el pasado sábado por la tarde y lo pone en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Aragón por si los hechos fueran constitutivos de una infracción a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.

### Lesiones

### Cinco detenidos por la reyerta del Gancho que acabó con un acuchillado

A todos ellos se les imputa un delito de riña tumultuaria a la espera de que los investigadores averigüen quién y por qué inició la trifulca

A. T. B. Zaragoza

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a un total de cinco personas por la reyerta que se desató el martes por la tarde en el barrio zaragozano del Gancho. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los investigadores del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón consideran que todos ellos participaron en la pelea a la espera de determinar quién inició la agresión y cuál fue el motivo que la desencadenó. Y es que, cuando los agentes llegaron allí, se encontraron a una persona herida con cortes de arma blanca en el brazo y a su presunto agresor. Ambos fueron detenidos y el primero de ellos fue intervenido quirúrgicamente ayer por las lesiones que presentaba.

La reyerta se desató en torno a las 17.00 horas, cuando un vecino dio la voz de alarma a la sala de emergencias del 091 al alertar de que dos personas se estaban peleando en la calle Conde Aranda con armas blancas. Hasta allí fueron comisionadas varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos indicativos solicitaron el refuerzo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). En un primer momento fue detenido un hombre de nacionalidad rumana por, supuestamente, acuchillar en el brazo a un ciudadano de origen magrebí.

Pero las pesquisas posteriores de los agentes les llevaron hasta un edificio de la calle Cerezo donde, al parecer, se inició una trifulca en la que participaron otras tres personas que ahora también han sido detenidas. Allí, en el interior del domicilio, los efectivos de Policía Científica recabaron pruebas a lo largo de la tarde para esclarecer lo sucedido y averiguar cuál fue el móvil de la agresión.

En total, la Policía ha detenido a cinco hombres de origen magrebí y nacionalidad rumana -uno de ellos, menor de edad- que durmieron en los calabozos de la comisaría Actur-Rey Fernando y a todos ellos se les imputa un delito de riña tumultuaria. En función de cómo avance la investigación, y de las averiguaciones de los agentes, algunos de ellos serán puestos a disposición de la Justicia en calidad de autores de un delito de lesiones.

Apenas tres días antes de este episodio, el sábado por la noche, una pareja de amigos abordó a un joven en la intersección de las calles Cerezo y San Pablo para robarle la riñonera, si bien este último se defendió y les provocó varios cortes en diferentes partes del cuerpo. ■

### CENTRO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO CINCO VILLAS, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado 28 de Junio de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de socios de CENTRO TECNO-LÓGICO AGROPECUARIO CINCO VILLAS. S.L., que se celebrará en el Restaurante El Bolaso sito en Carretera Gallur-Sangüesa, Km. 46,1 50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) el próximo día 23 de agosto de 2024 a las 13:00 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (compuestas por Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a las Cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y, en su caso, apro-bación, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la entidad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre

Cuarto.- Ampliación de Capital: Se propone a la Junta adoptar acuerdo de ampliación del capital social por importe de NOVECIENTOS MIL EUROS (900.000 €) mediante creación de NOVECIENTAS MIL NUEVAS PARTICIPACIONES SOCIALES (900.000) de UN EURO de nominal cada una de ellas numeradas del 130.066 a 1.030.065 ambas inclusive, totalmente desembolsadas. El aumento de capital se realizará con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, por lo que cada socio tendrá derecho a asumir un número de participaciones proporcional al valor nominal de las que posea al acordarse, en su caso, el aumento. El plazo para el ejercicio del derecho de preferencia para los socios será de un máximo de dos meses desde la publicación en el Boletin Oficial del Registro Mercantil de la oferta de asunción de las nuevas participaciones, tal y como se dispone en el artículo 305 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las participaciones no asumidas por algún socio en el ejercicio del derecho de preferencia serán, en su caso, ofrecidas por el Consejo de Administración a los socios que lo hubieran ejercitado para su asunción y desembolso durante un plazo de quince días desde la conclusión del plazo anteriormente previsto. Si existiesen varios socios interesados en asumir las participaciones ofrecidas en segunda vuelta éstas se adjudicarán en proporción a las que cada socio tenga en la sociedad. Caso de que tras la

terminación de los plazos indicados el aumento de capital no se haya desembolsado integramente el capital social quedará aumentado en la cuantia desembolsado limitándose las participaciones finalmente creadas a las que correspondan a la cuantía

Quinto.- Delegación: Se propone a la Junta acuerdo de delegación en el Consejo de Administración a fin de que, una vez cerrada la ampliación de capital completa o incompleta procedan a dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales a fin de recoger la nueva cifra de capital social. Delegación que incluirá el otorgamiento de la escritura del acuerdo de ampliación de capital y de ejecución del aumento en los términos establecidos en los artículos 314 y 315 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Régimen de convocatoria de junta y consejo de administración.

Delegación: Se propone a la Junta la modificación del Régimen de Convocatoria de la Junta General prevista en el artículo 11 de los Estatutos Sociales a fin de acomodar el régimen de forma que pueda ser convocada mediante comunicación individual y escrita a los socios por carta certificada y/o correo electrónico. La modificación contendrá, también la celebración de reuniones telemáticas de los órganos de gobierno de la sociedad; la asistencia telemática a las Juntas; las Juntas exclusivamente telemáticas y los Consejos telemáticos, lo que supondrá, asimismo la modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales. Se propone la delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad para que procedan a dar nueva redacción a los artículos 11 y 12 de los Estatutos Sociales con el texto que quede aprobado por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Conforme a lo establecido en el artículo 196.1 de la Ley de Sociedades de Capital los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dia; en concreto el informe del Consejo de Administración sobre la ampliación de capital propuesta y modificación de las formas de convocatoria de Junta y Consejo de Administración.

Ejea de los Caballeros, 22 de julio de 2024.-La Presidenta del Consejo de Administración, Teresa Ladrero Parral.

14 | Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

### Estafa

### A la cárcel por no pagar una carrera de taxi de solo 13 euros en Zaragoza

Un juzgado condenó a un multirreincidente a una multa de 180 euros y aún no ha abonado el importe • Al taxista le ofreció un billete falso que luego se tragó

A. T. B. Zaragoza

El impago de una carrera de taxi por valor de 13 euros va a llevar a un vecino de Zaragoza - Cristian Alberto Escobar Pintado (España, 1990) - al centro penitenciario de Zuera por un plazo de 15 días. Así se desprende de la orden de busca, captura y detención que acaba de firmar la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza para que Escobar Pintado cumpla con sus obligaciones legales después de que el mismo juzgado le condenara al pago de una multa de 180 euros y de los 13 euros de la carrera como autor de un delito leve de estafa. Solo podrá eludir el ingreso en prisión si abona el citado importe en el momento en el que sea puesto a disposición de la Justicia.

Los hechos referidos se remontan a la última hora de la tarde del 24 de octubre de 2022, en torno a las 20.30 horas, cuando el taxista completó un servicio desde la calle Figueras hasta la calle Federico Ozanam. A bordo del vehículo viajaba como usuario Escobar Pintado y, al llegar al destino indicado, intentó pagar los 13 euros de la carrera con un billete de 20 euros falso. Pero no logró engañar al taxista y este último se vio obligado a



El taxista completó una carrera desde la calle Figueras hasta la calle Federico Ozanam, en Zaragoza.

llamar a la Policía porque el ahora condenado no quería pagarle de ninguna otra manera.

#### Casi 40 detenciones

Su sorpresa fue mayúscula en el momento en el que decidió tragarse el billete antes de la llegada de los agentes. Y decidió quedarse allí, de modo que los agentes rápidamente comprobaron que era un viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al contabilizar un total de 39 detenciones en su currículum delictivo,

algunas de ellas por delitos de daños, estafa, robo con fuerza, tráfico de drogas y violencia doméstica.

La causa incluso fue archivada y sobreseída de forma provisional por la imposibilidad de hacer llegar la citación del juicio al acusado. Pero, en octubre de 2023, la jueza instructora reabrió el caso al localizar al denunciado e informar este de su domicilio para recibir las notificaciones del juzgado. La acusación particular a cargo del abogado Marco Antonio Navarro, en

representación de la Asociación Provincial Auto-Taxi de Zaragoza, solicitó una pena de multa por valor de 900 euros a razón de diez euros diarios durante tres meses.

El juicio se celebró el 25 de enero de este año, la sentencia se declaró firme pocos días después y
nuevamente se dejó de saber de él
hasta que el 30 de marzo fue detenido para requerirle el cumplimiento de la condena. Entre sus
pertenencias, los agentes encontraron un Iphone que constaba como robado. 

■

### Maltrato animal

### Detenido en Calatayud por ahogar a dos perros que tiró a una acequia

EL PERIÓDICO Zaragoza

Laura Trives

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a un vecino de Calatayud como presunto autor de dos delitos de maltrato animal con resultado de muerte por, supuestamente, ahogar a dos perros potencialmente peligrosos a los que arrojó a una acequia en la localidad bilbilitana. El detenido se había hecho cargo de los canes de forma provisional durante la estancia de un amigo en el centro penitenciario de Zuera. Unas pocas semanas antes de que el servicio municipal encontrara muertos a los canes, el investigado quedó reseñado en un atestado policial porque, mientras paseaba a los animales, estos atacaron a otros dos perros.

Los empleados municipales dieron aviso a la Policía Local, cuyos efectivos pudieron comprobar que uno de los perros llevaba chip, de modo que pudo ser identificado. Los animales figuraban a nombre de una vecina de Zaragoza, aunque los investigadores pronto comprobaron que su custodia corría a cargo de su expareja, interna en la cárcel de Zuera. Fue este último quien indicó a los agentes que había dejado los perros a un conocido. ■

### Homicidio

### Los padres del bebé ahogado en Ateca piden salir de la cárcel

La familia solicita su puesta en libertad al entender que no existió dolo en su actuación • La jueza incluso sopesa que sea un asesinato

A. T. B. Zaragoza

Los padres del bebé de 14 meses que hace una semana murió ahogado en una piscina hinchable en la localidad zaragozana de Ateca han solicitado su puesta en libertad después de ingresar el pasado viernes en prisión provisional en el centro penitenciario de Zuera como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de imprudencia. El escrito que se ha presentado contra la decisión de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2

de Calatayud alega que no existió dolo en la muerte de la pequeña.

Es uno de los argumentos que se sostiene en el recurso redactado por el abogado de los dos investigados, el letrado Juan Manuel Martín Calvente, al considerar que un informe forense preliminar no constituye prueba sufi-

ciente a la hora de establecer un anticipo de la pena y, como decretó la jueza instructora, acordar la prisión provisional. En su caso, hizo contar en el auto de prisión que los progenitores cometieron una negligencia, tal y como defendieron los investigadores del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. También alude al informe forense: «No descarta que el mecanismo causal del fallecimiento pudiera haber sido intencional por sofocación, de forma que podemos encontrarnos frente a un asesinato doloso y no frente a un homicidio imprudente».

Según ha podido saber EL PE-RIÓDICO DE ARAGÓN, los agentes calculan que, antes de las 15.00 horas, los progenitores introdujeron a la niña en la piscina hinchable que desplegaron en una habitación del domicilio. A la niña le colocaron un flotador infantil y la abandonaron «sin vigilancia», por lo que en un momento dado realizó un movimiento que dejó su cabeza por debajo del agua. Los investigadores, no obstante, hacen constar que el progenitor les transmitió que la niña había caído a la piscina en un descuido.

Cuando los progenitores la hallaron en el interior de la piscina, la trasladaron andando hasta el centro de salud del municipio, situado a 400 metros del domicilio en el que reside la familia desde que llegara a Ateca hace prácticamente un año. Allí, los profesionales sanitarios trataron de reanimarla, pero ya no pudieron hacer nada por ella.

### **Bajo Cinca**

# Bronca por la falta de respuestas para los temporeros a la intemperie

El Ayuntamiento de Fraga y el PSOE se enfrentan por la situación de los inmigrantes sin hogar desatendidos durante semanas en el centro de la ciudad

DAVID CHIC Zaragoza

Con más de 40 grados de máxima y casi 25 de mínima, unos cincuenta temporeros sin papeles siguen durmiendo a la intemperie en diferentes zonas de Fraga. Desde que saltaron las primeras voces de alarma a comienzos de mes, todas las administraciones implicadas se han acusado mutuamente de no tomar medidas, a pesar de que en la ciudad existen recursos con los que dar amparo a estas personas en situación irregular.

La concejal socialista Sonia Labrador recordó ayer que el grupo de gobierno en coalición del PP y Entre Todos Bajo Cinca anunció tiempo atrás que el centro de acogida Clara Campoamor (gestionado por Cáritas tras ser donado por la Fundación Reina Sofía y en el que el consistorio invirtió 350.000 euros) se constituiría en una «solución definitiva» para acoger a las personas sin hogar que acuden a Fraga buscando un trabajo durante la campaña de la fruta.

Desde la formación instaron al alcalde de la capital del Bajo Cinca, José Ignacio Gramún, a dejar de «crear conflictos» y a centrarse en la búsqueda de una solución, llamando si es necesario «a las puertas del Gobierno de Aragón». Ade-



Los temporeros irregulares que viven en la calle están instalados en el entorno de la estación de buses.

más, consideraron que en los últimos días no han abordado el problema de forma directa, pues no trataron la cuestión en la reunión mantenida en la Subdelegación del Gobierno en Huesca en torno al desarrollo de la campaña agrícola.

«Prefieren seguir instalados en el enfrentamiento en vez de buscar soluciones para un problema social y humanitario», señaló Labrador, al recordar que están siendo excluidos del sistema de ayuda y que no se les ofrece la posibilidad de alojarse durante el tiempo fijado en los módulos de Clara Campoamor.

El alcalde cargó poco después desde sus redes contra las críticas. «El PSOE ha gobernado esta ciudad durante 30 años y nunca han sido capaces de aportar una medida a la altura de los alojamientos de Clara Campoamor», respondió.

«Está claro que hay gente durmiendo en la calle, pero es una absoluta hipocresía y una desfachatez terrible decir que este equipo de gobierno busca más problemas que soluciones» cuando en su opinión es el segundo verano con un espacio para abordar la situación.

En todo caso, remarcó que muchas de las personas que duermen en la calle en Fraga «están en situación irregular» y que por parte del consistorio «no tiene las competencias ni los recursos suficientes para atajar al completo esta crisis, que debe resolverse en unas estancias superiores», un debate en el que las dos formaciones llevan enfrascadas las últimas semanas.

# La nueva sala polivalente Florida requerirá 7 meses más de obras

El consistorio fragatino debe ajustarse al nuevo plazo para mantener la ayuda ministerial de 724.000 euros que le permita reformar el viejo cine

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Fraga recibió ayer el visto bueno del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para prorrogar el plazo de justificación del proyecto de rehabilitación integral de la sala Florida como auditorio polivalente. Tras esta notificación, el consistorio cuenta

ahora con siete meses más (a contar desde el 30 de septiembre de 2024) para ejecutar las obras de este espacio y mantener así la ayuda concedida de 724.000 euros.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, celebró la noticia y se mostró «muy satisfecho» por el trabajo que se está haciendo desde el área de Urbanismo del ayuntamiento. «Gracias al trabajo que se está haciendo entre todos conseguiremos sacar adelante un proyecto de muchísimo empaque para la vida cultural de nuestra ciudad», manifestó.

Por su parte, la concejal de Urbanismo, Esther Rubio, explicó que desde el primer momento en que se supo que era imposible ejecutar la obra en los plazos marcados se pusieron a trabajar para buscar una solución e intentar que el Ministerio de Vivienda tuviera en cuenta la solicitud de prórroga que requería el proyecto.

Además, Rubio aseguró que a pesar de contar con este tiempo extra, se debe garantizar el buen desarrollo del proyecto. «Esta es sin duda es una noticia buenísima, pero no nos podemos relajar y tenemos que continuar trabajando con la misma dedicación y el mismo empeño que hemos mantenido hasta ahora», dijo.

La conversión del antiguo cine en un espacio polivalente es uno de los proyectos más relevantes del actual equipo de gobierno. El objetivo es ampliar el aforo de la sala de conferencias del castillo y poder disponer de un renovado espacio en el que también albergar artes escénicas, proyecciones de cine y demás actividades cultura-

### Maestrazgo

### El proyecto de Forestalia bonificará la electricidad a los vecinos

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Consejo de Ministros y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ya han emitido las autorizaciones de construcción de los parques de energía limpia del Clúster Maestrazgo previstos en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, que acometerá y serán propiedad de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), tras el proceso de desarrollo, que ha realizado Forestalia.

Estas autorizaciones permitirán activar una fuerte inversión y generación de empleo en unas comarcas muy afectadas en las últimas décadas por la despoblación. Los parques están proyectados en los municipios aragoneses de Cantavieja, Fortanete, La Iglesuela del Cid, Mirambel, Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo.

Las instalaciones harán posible compatibilizar la conservación del medio con unas inversiones muy importantes para el territorio, así como la puesta en marcha del convenio suscrito entre Forestalia y la asociación de municipios Viento Alto para que los domicilios con vecinos empadronados en los municipios de la entidad sean bonificados por una cantidad equivalente al consumo eléctrico. Estos ayuntamientos también dispondrán de unos ingresos adicionales, destinados al fomento socioeconómico, creación de empleo y fijación de población.

El proyecto ha incorporado mejoras ambientales adicionales, atendiendo criterios de compatibilidad ambiental, paisajística, y aportaciones recibidas en los procesos de participación.

Las posiciones finales disminuyen el impacto visual desde Cantavieja y Mosqueruela, y mejoran la compatibilidad en zonas de comederos, dormideros y con las propias poblaciones de las especies más representativas de la zona. También se detalla un plan de vigilancia ambiental, tanto en la construcción como durante toda la vida útil de las instalaciones.

### Sudokus

|   | 2 |   |   |   |   |   | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 9 | 5 |   |   |   | 7 |
|   |   |   |   |   |   | 8 | 9 |   |
|   |   |   |   |   | 6 | 3 |   |   |
|   | 1 | 7 |   | 2 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   | 8 |   |   | 9 |
| 4 |   |   |   | 6 |   |   |   |   |
|   |   | 5 |   | 8 |   | 7 |   | 6 |
|   | 8 |   | 5 |   | 3 |   |   | 4 |

|   | 2 |   |   |   | 5 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 7 |   |   | 8 | 9 |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |
| 8 |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
|   | 7 | 1 | 8 |   | 3 |   | 9 |   |
| 9 |   |   |   | 4 | 2 |   |   |   |
|   |   |   | 4 | 6 | 9 |   |   |   |
|   |   | 9 |   | 2 |   |   | 7 | 8 |

|   |   |   |   | 4 |   | 2 | 1    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| 1 |   | 3 |   |   |   |   | 6    |   |
|   |   |   |   | 3 |   | 9 |      | 5 |
| 9 |   |   |   | 6 |   | 8 | 0 3A |   |
|   |   | 7 |   |   |   |   | 3    | 9 |
|   |   |   |   |   | 2 |   |      |   |
| 7 |   |   |   |   |   | 4 |      |   |
|   |   |   | 4 | 1 | 9 |   |      | 2 |
|   | 6 |   |   |   |   |   |      | 8 |

| Þ             | 2                               | 6                        | 3                 | 1                      | 9                          | 9                 | 8        | 1               | - 1 | 8                          | 2           | Þ              | 1               | 2             | 9     | 6   | 9       |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------|-----|---------|
| ì             | E                               | L                        | \$                | 8                      | 2                          | 9                 | 6        | 1               |     | 2                          | 9           | 6              | 8               | ε             | L     |     | 1       |
| Ļ,            | 8                               | 5                        | 6                 | 9                      | 1                          | 2                 | 3        | Þ               |     | 1                          | 9           | 3              | 6               | 9             | Þ     | 1   | 8       |
| 6             | S                               | 1                        | 8                 | 1                      | Þ                          | E                 | 9        | 2               | - 1 | 1                          | 4           | 8              | 2               | *             | 9     | 3   | 9       |
| 8             | b.                              | 9                        | 9                 | 2                      | 3                          | L                 | L        | 6               |     | Þ                          | 6           | 3              | 3               | 9             | 8     | 1   | 1       |
| ζ             | L                               | Ξ                        | 9                 | 6                      | 1                          | +                 | 9        | 8               |     | 9                          | 3           | 9              | L               | 1             | 6     | 3   | Þ       |
| 3             | 6                               | 8                        | 2                 | Þ                      | 9                          | 1                 | L        | S               | - 1 | E                          | 2           | 1              | 9               | 8             | 1     | 9   | 6       |
| L             | 9                               | 2                        | 1                 | 9                      | 6                          | 8                 |          | Ε               |     | 6                          | 8           | 9              | r               | 1             | 2     | 9   | Ė       |
| er.           | 1                               | 4                        | 1                 | 0                      | R                          | 6                 | 2        | 9               | - 1 | 9                          | Þ           | 1              | 9               | 6             | £     | 8   | 2       |
| 9             |                                 |                          | -                 | 100                    | ~                          | -                 | -        | -               | -   |                            |             | -              |                 | -             |       | -   | -       |
| 9             | llor                            | 10                       | ac.               | -                      | citt                       | 20                | 1/2/     | rior            | -   | 0                          |             |                | ,               | 2             | -     |     | 0       |
|               |                                 |                          |                   |                        |                            |                   |          | cias            |     | 8                          | 8           | 8              | L               | 2             | 9     | ı   | 9       |
|               |                                 |                          |                   | ca                     |                            |                   |          |                 |     | 8                          | 8           | 8              | 4               | 2             | 9     | 4 9 | 9       |
| le            | los                             | ге                       | cu                | adi                    | 105                        | de                | 9        | 69              |     | 8 2                        | 8           | 9              | £ 6 9           | 2 1           | 9 + 8 | ı   | 9 8     |
| te            | los<br>adr                      | re<br>ad                 | CU<br>OS,         | adi<br>co              | ros<br>in c                | de                | 91       | c9<br>del       |     | 8 2                        | 8 2 9       | 6 9 4 9        | £ 6 9 Z         | 1 8           | -     | ı   | 9 6     |
| le<br>u       | los<br>adr                      | re<br>ad<br>sir          | OS,               | co                     | n c                        | de<br>ifra        | 9)<br>as | e9<br>del<br>in |     | 8 2 4 9 6                  | 8 1 8       | 60 00 to 01 to | 2 6 9 Z         | 2 1 8         | ε     | ı   | 9 6     |
| le u a iú     | los<br>adr<br>I 9,<br>me        | ad<br>sir                | os,<br>or<br>en   | adi<br>co<br>epe<br>un | ros<br>en c<br>etir        | de<br>ifra<br>nis | 9)<br>as | e9<br>del<br>in |     | 8 2 4 9 6 4                | 3 4 5 7     | 0 0 4 0 4 0    | 4 6 9 Z †       | 2 1 8 2 6 9   | ε     | ı   | 5       |
| le u a nú ili | los<br>adr<br>19,<br>me<br>a, e | ad<br>sir<br>ero         | os,<br>o re<br>en | epe<br>un<br>m         | nos<br>etir<br>ia r<br>ism | de<br>ifra<br>nis | 9)<br>as | e9<br>del<br>in |     | 8<br>2<br>1<br>9<br>6<br>4 | 8 2 3 4 5 7 | 0 0 4 0 4 0 0  | 2 t £           | 3 6 5 7 8 1 2 | ε     | ı   | 6       |
| le u a nú ili | los<br>adr<br>19,<br>me         | rad<br>sir<br>ero<br>n u | os,<br>o re<br>en | adi<br>co<br>epe<br>un | nos<br>etir<br>ia r<br>ism | de<br>ifra<br>nis | 9)<br>as | e9<br>del<br>in |     | 8 2 1 9 6 4 5              | -           | 0 0 4 0 0      | 1 6 9 Z + E 1 9 | 2 7 8 7 2 8 9 | ε     | ı   | 6 1 2 9 |

### Seis diferencias





ventana de la cocina esta más abajo. taza, no un diario. 4. No se ve el brazo de ella. 5. El sombrero es diferente. 6. La Diferencias: 1. La pala es más ancha. 2. La carpeta es más pequeña. 3. Tiene una

### Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Superior de un convento o comunidad eclesiástica. Beneficio gracioso que se hace a alguien.-2: Reemplazos. Para, frena.-3: Partes delanteras o superiores de los misiles, torpedos o cohetes. Nacidas en León. -4: Repetir una pieza en un concierto para responder a los aplausos del público. Ciudad de la República de Estonia. Símbolo del rodio.-5: Cerveza inglesa ligera. Mula o macho de carga. Descifre un texto.-6: Cuaderno. Embistió con ánimo de causar daño. Metal blanco, brillante y blando, usado para fabricar pilas eléctricas.-7: Artículo femenino. Además. Va a menos.-8: Número neperiano. Ocasionan, acarrean. Mantener, guardar u observar algo. -9: Fidelidad. Tiempo libre de una persona. Símbolo del gauss.-10: Cable con que se sujetan los buques abarloados. Autómata. Símbolo del praseodimio.-11: Brillan, resplandecen. Unir por parejas. Reza.-12: Membrana coloreada del ojo. Árbol aceráceo, de madera muy dura y salpicada de manchas a modo de ojos. Enfermedades de la piel.-13: Anea, espadaña. Queremos. Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto.-14: Generosa. Rectos, conformes a la moral.-15: Tramposo, embustero. Ventanilla estrecha.

VERTICALES.- 1: Posible. Acoraza.-2: Entramado de metal u otro material que sirve para cubrir ciertas aberturas y que permite el paso del aire y la luz. Premiar o galardonar a alguien.-3: Nombre de varón. Mediana, ni muy grande ni muy pequeña.-4: Partida de las embarcaciones del puerto. Celentéreos antozoos, con un soporte calcáreo. Símbolo del indio.-5: Avariciosa. Parte posterior del pie humano, Animal vertebrado oviparo, con el cuerpo cubierto de plumas.-6: Uno y uno. Máscara para cubrir la cara. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega hacia algo o alguien.-7: Símbolo del osmio. Tetuda. Gordo, grueso.-8: Símbolo del azufre. Sacerdotes budistas. Moneda de plata de la antigua Grecia.-9: Placer muy intenso del ánimo. Formado de hueso. Abreviatura de Sur.-10: Parte principal y esencial de algo. Piedra caliza, muy porosa y ligera. Exista.-11: Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas y culturales. Adorna un lugar. Infusión.-12: Carcajean. Momento de apogeo de alguien o algo. Voz para imponer silencio.-13: Plural de consonante. Insitución cultural o recreativa. Ágata listada,-14: Cubrir de arena una superficie. Magistrado romano.-15: Derrite, Grasienta.

### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15

Nea. Amamos, Hito.-14: Dadivosa. Eticos.-15: Aranero. Saetera. Atener.-9: Lealtad. Ocio. G.-10: Barloa, Robot. Pr.-11: Lucer. Casar. Ora.-12: Iris. Arce. Acnés-13: Bisar, Tallin, Rh.-5: Ale. Actemila, Lea.-6: Bloc. Atach. Zinc.-7: La. Otrosi. Decae.-8: E. Traen. Solución solo horizontales.-1: Prelados, Merced.-2: Relevos, Detiene.-3: Ojivas, Leonesas.-4:

### Olafo el vikingo Por Chris Brownie







### **Ajedrez**

#### Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-Da5, Tf8; 2-Dg5, Db1+; 3-Rg2, g6; 4-Dh6

### **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL Jornada normal, sin ninguna novedad, donde nada se saldrá de la más total monotonía. Aprovéchela para analizar a fondo su situación y hacer planes para el futuro.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO Armonía familiar, cordialidad amistosa y signo muy positivo en su actuación laboral serán las bases en que se cimentará un día casi perfecto. Hoy padecerá malestar físico.

**GÉMINIS** 21 MAYO A 20 JUNIO ▶ Hoy será imprescindible la diplomacia para tratar a sus compañeros de trabajo. Le invadirán nuevas inquietudes sentimentales. Velada tranquila.

CANCER 21 JUNIO A 22 JULIO Soplarán buenos vientos para su andadura profesional y, además, la suerte le será propicia. Cal y arena alternarán en el ámbito familiar. Extreme precauciones si se pone al volante.

LEO 23 JULIO A 22 AGOSTO Prudencia y tacto le serán absolutamente necesarios en el planteamiento laboral y económico de la jornada. Es posible que reciba una visita de alguien a quien no ve hace tiempo.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE Día poco apropiado para hacer o solicitar préstamos, y en el que deberá estudiar con sumo cuidado cuantas propuestas reciba. Dedique la noche a relajarse y descansar cuanto pueda.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE ▶ Tras una mañana difícil conseguirá enderezar el rumbo de su trabajo. Es posible que tenga que atender unos gastos imprevistos. Necesitará flexibilidad en las relaciones familiares.

**ESCORPIO** 23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE Su acusada creatividad y su innato sentido práctico le proporcionarán una jornada sosegada y muy positiva, tanto en lo laboral como en lo económico. Tranquilidad en el terreno familiar.

SAGITARIO 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE ▶ Trabajo y dinero presentarán hoy su cara más risueña. Es posible que deba asistir a un acto social poco apetecible en principio, pero en el que lo pasará bien. Vigile la comida.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO ► El cansancio que lleva acumulado hará que precise de un mayor esfuerzo en el trabajo. El ambiente familiar se presenta algo turbulento, pero en el amistoso, reinará la calma.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO ▶ Profesionalmente la jornada será muy favorable, con inmediata repercusión en sus ingresos. Vida sentimental gratificante y notable intensificación de la vida social. Evite excesos.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO ► El día, aunque laboralmente complicado, podrá cerrarse con signo marcadamente positivo. Ambiente familiar y amistoso inmejorable, pero huya de hacer confidencias poco convenientes.

Servicios | 17 el Periódico de Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024

### El tiempo

#### Mañana Temperaturas en descenso Máxima Minima Intervalos nubosos. En el Pirineo y Sistema Ibérico, Prevista en Prevista en en Aragón probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales, Zaragoza Zaragoza sin descartar que se extiendan a zonas colindantes. En el valle del Ebro, viento del noroeste moderado y en el resto, variable flojo. Jaca 18°/33° Benasque 13º/29º **El Sol Probabilidad** Sos de lluvia en Salida 06.56 del Rey Zaragoza 21.23 Puesta Católico /~ Huesca Barbastro 17º/30° 22°/33° 21º/34º La Luna Salida 03.24 Sariñena 19.50 Puesta 22°/35° Monzón 23º/35º Nueva 5 de agosto Yesa Creciente Zaragoza 12 de agosto Fraga 21º/35° Calatayud 24°/36° Llena 19°/31° 19 de agosto 75% Sotonera Menguante Daroca 26 de agosto 18º/31º **Embalses** 71% Mediano Alcañiz 21º/35° España, hoy Calamocha 17°/33° Montalbán min. máx. 91% El Grado 18º/33º 21 m³/s el A Coruña 18 caudal del 25 29 Alicante Ebro ayer a 19 25 Bilbao su paso por 17 37 Cáceres Zaragoza Santa Ana Córdoba 22 42 18 23 Las Palmas 18º/35° 15 24 León 18 32 Logroño Mequinenza Madrid 23 37 Málaga 26 34 28 42 Murcia 16 24 Oviedo 17 34 Palencia Palma 23 36 17 28 Pampiona 19 22 San Sebastian **Indice UV** 17 23 Santander 21 40 Sevilla Predicción para mañana del índice de radiación UV máximo Valencia 22 34 en condiciones de cielo despejado 21 39 Zaragoza 6 7 8 9 10 11 3 4 5 Riesgo MUY ALTO en Zaragoza, Huesca y Teruel Zaragoza Huesca **Teruel**

### Santoral

San Alfonso Maria de Ligorio San Pedro Fabro San Ethelwoldo San Exsuperio de Bayeux San Félix de Girona San Jonato de Marchiennes San Secundino martir San Severo de Aquitania

### **Farmacias**

De 9:15 a 9:15 h. del dia siguiente: **AVENIDA CATALUÑA** Avda. de Cataluña, 20 976292938 DELICIAS 976338069 Via Hispanidad, 136 Avda. de Clavé, 37-45 976282344 LAS FUENTES Avda. Comp. Caspe, 115 976429849 VALDEFIERRO Federico Ozanam, 55 976755531 TORRERO

**GRAN VÍA** 

ZARAGOZA CALATAYUD Glen Ellyn, 8 **CASETAS** Autovia de Logroño, 67 976771743 EJEA Pº del Muro, 15 LA ALMUNIA Av. Ramon y Cajal, 5 TARAZONA Av. del Reino Aragón, 3 976642685 UTEBO Tenerife, 21-23 Luis Sallenave, 13 976272952 HUESCA 974225298 Pº. de Sagasta, 8 Ramón J. Sender, 1 976226203

#### BARBASTRO 976881514 Ordesa, 18 974316260 JACA Plaza Catedral, 7 974360247 SABINANIGO 976660061 Av. Ejército, 26 974480357 625512355 TERUEL San Juan, 10 978610478 PL El Torico, 13 978602606 ALCANIZ 976792897 PL Santo Domingo, 4 978870889 Mayor, 2 978830106 ANDORRA 978880369 Av. San Jorge, 126

### Cumpleaños

Para aparecer en la sección de cumpleaños deberá enviar una fotografia (por correo o mail) con los datos de quien cumple años a la sede de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, situada en la calle Hernán Cortés, 37, o a eparagon@aragon.elperiodico.com



#### León Udrea Bermejo 3 años. Felicidades de tus papás y de tus abuelos. Pasa un feliz dia, un beso muy grande.

### La suerte

| ONCE           |      | 31/07/2024 |
|----------------|------|------------|
| 20.158         |      | Serie: 005 |
| El Gordo       |      | 28/07/2024 |
| 21-24-35-41-53 |      | Clave: 3   |
| AC             | ERTA | NTES EUROS |
| 5+1            | 0    | 0,00       |
| 5+0            | 1    | 172.223,83 |
| 4+1            | 25   | 1.252,54   |
| 4+0            | 155  | 235,69     |
| 3+1            | 895  | 46,65      |

Súper ONCE 31/07/2024

7.517

15.296

123,966

18,05

6,82

3,00

Sorteo 5

3+0

2+1

2+0

05-06-16-34-37-46-48-49-54-57-59-61-64-66-71-76-78-80-84-85

#### **Euro Jackpot**

Sorteo 26/07/2024 02-16-30-31-49 Soles: 02-05

#### **Eurodreams**

Sorteo 9/07/2024 01-05-09-19-22-25 S: 03

| Triplex  | 31/07/2024 |
|----------|------------|
| Sorteo 1 | 542        |
| Sorteo 2 | 314        |
| Sorteo 3 | 007        |
| Ronoloto | 21/07/2024 |

| Bono    | loto       | 31/07/2024 |
|---------|------------|------------|
| 03-05-2 | 4-29-44-48 | C:07-R:1   |
|         | ACERTAN    | NTES EUROS |
| 6       | 0          | 0,00       |
| 5+C     | 0          | 0,00       |
| 5       | 99         | 98.246     |
| 4       | 5.249      | 23,75      |
| 3       | 98.746     | 4.00       |

| Euromillones   | 26/07/2024 |
|----------------|------------|
| 00.25.29.37.39 |            |

|     | ón: FKF28893 | E: 02-08   |
|-----|--------------|------------|
|     | ACERTANTES   | EUROS      |
| 5+2 | 0            | 0,00       |
| 5+1 | 0            | 0,00       |
| 5+0 | 5            | 108.423,62 |
| 4+2 | 23           | 1.390,80   |
| 4+1 | 436          | 135,15     |
| 3+2 | 1.224        | 50,89      |
| 4+0 | 831          | 52,68      |
| 2+2 | 20.011       | 10,94      |
| 3+1 | 20.354       | 11,99      |
| 3+0 | 44.479       | 10,22      |
| 1+2 | 108.011      | 5,10       |
| 2+1 | 311.867      | 5,56       |
| 2+0 | 671.590      | 4,16       |

La Primitiva 29/07/2024 12-20-22-27-36-42 C19 R: 0 Joker: 2 645 028

|     | ACERTAN | ITES EUROS |
|-----|---------|------------|
| 6+R | 0       | 0,00       |
| 6   | 1       | 865.616,89 |
| 5+C | 1       | 140.370,31 |
| 5   | 117     | 2.199,53   |
| 4   | 6.890   | 54,33      |
| 3   | 129.043 | 8.00       |

### Lotería Nacional

27/07/2024

Primer Premio 44,143 14584 Segundo Premio R 3-4-6

RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

### Consecuencias del acuerdo sobre financiación

# Sánchez celebra el pacto con ERC como un paso en la «federalización»

El presidente del Gobierno ve en el entendimiento logrado «solidaridad» entre comunidades y rechaza utilizar el concepto de «concierto económico»

Eduardo Parra / Europa Press

IVÁN GIL Madrid

El presidente del Gobierno sigue sin entrar en el detalle del preacuerdo firmado entre el PSC y ERC, a la espera de que se pronuncien mañana en la consulta las bases de los republicanos. Si bien no refutó el documento filtrado por ERC ni su lectura de que supone un «concierto económico» similar al cupo vasco, con la salida de Cataluña del régimen común, Sánchez evitó esta terminología para referirse a una «financiación singular». Los socialistas están ahora en la fase de defender el pacto en términos de lo que supondría para la normalización con Cataluña la investidura de un presidente del PSC y dejar atrás la crisis institucional provocada por el procés. En esta línea, el jefe del Ejecutivo no ahorró en adjetivos para mostrar que está «muy contento y feliz» por un preacuerdo que es «muy importante» y «magnífico» no solo para Cataluña, sino para toda España.

Durante la tradicional rueda de prensa de balance del curso político, el jefe del Ejecutivo fue extremadamente cauto, no solo porque todavía deben ratificar el acuerdo los militantes de ERC, sino por las dudas y críticas que se han extendido en las filas socialistas. Su única concesión fue para destacar la parte del acuerdo en la que «también que se habla de solidaridad interterritorial».

### Los recortes del pasado

«Lo importante es que un partido independentista se comprometa con la solidaridad interterritorial», trasladó para añadir que en el acuerdo se hace referencia también a la calidad de los servicios públicos «en todos los territorios». Otra de las bazas argumentativas de Sánchez para neutralizar las críticas de la oposición es que los populares, «con este mismo sistema de financiación, España vivió los mayores recortes». «Ellos suprimen impuestos a los ricos, eso sí que es un atentado contra la igualdad», señaló para desdeñar las «lecciones» de los populares en esta materia.

Sánchez también celebró que de materializarse este preacuerdo



Sánchez durante su comparecencia ayer para hacer balance del curso parlamentario.

La oposición

## Gamarra: «Nada menos socialista y progresista que romper la caja»

Tras la rueda de prensa de final de curso político de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo decidió que

PILAR SANTOS Madrid no sería él el que respondiera al presidente del Gobierno y pidió a su número dos, Cuca Garnarra, que lo hiciera. Minutos

después de que la comparecencia de Sánchez acabara en la Moncloa, la secretaria general compareció en la sede del partido en Logroño (La Rioja) y resumió el año escolar: el jefe del Ejecutivo empezó con el «escándalo» de la ley de amnistía, se quejó, y ha llegado a las vacaciones «reventando» la caja común de la financiación «con el único objetivo de comprar» la investidura de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña.

Para Gamarra, ese «concierto» supone el fin de la igualdad de los españoles a la hora de acceder a los servicios públicos, porque entiende que el resto de autonomías saldrán perjudicadas si Cataluña sale del régimen común. Esa comunidad es, junto con Madrid y Baleares, de las que más aportan al resto de autonomías. «No hay nada menos socialista y menos progresista que intentar romper la caja común, el sistema de financiación que está pactado, es multilateral y afecta a todos los españoles», denunció Gamarra.

### Presión a Page

La número dos del PP lamentó que Sánchez no se atreva a hablar del preacuerdo firmado con ERC ni tampoco a someterlo a votación entre las bases del PSOE. Gamarra aludió al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha cargado contra el pacto con los republicanos, y le pidió a él y a los críticos que dejen las palabras y pasen a los hechos. «Si no les vincula este preacuerdo del que todo el mundo habla y que [Sánchez] no les deja votar [en el seno del PSOE], que no lo voten cuando llegue al Congreso. Que ahí está la clave de la defensa de lo común», reclamó. «¿Qué van a hacer si esto se somete a las Cortes con reformas legislativas?», añadió sobre los cambios que serían necesarios para alcanzar ese «concierto económico». ■

«damos un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico». Algo que, añadió, «es incuestionable y una buena noticia». El temor de la mayoría de barones socialistas siempre fue que el acuerdo en financiación con Cataluña camine hacia un proceso autonómico asimétrico y que entierre la solidaridad entre territorios para dar «privilegios» a Cataluña.

Sobre el rechazo expresado en público de algunos barones de su partido, las minimizó para acotarlas a Emiliano García-Page e ironizando con que «la noticia sería que diese una rueda de prensa apoyando al Gobierno». Durante los últimos días, coincidiendo con la recta final de las negociaciones, ya asomaron las dudas en varios territorios ante el temor a que se acordase un concierto económico como de-

El dirigente dice al PP que suprimir impuestos a los ricos sí es atentar contra la igualdad

El sentir en algunos territorios es que el acuerdo deriva en un privilegio difícil de encajar

mandaban los republicanos. Tras anunciarse el preacuerdo, el mutismo de Ferraz y el hecho de que no se contradijeran los contenidos avanzados por ERC, puso en guardia hasta a los menos escépticos.

### «Toca el bolsillo»

El sentir generalizado es que el acuerdo deriva en «un privilegio» difícil de encajar entre sus potenciales electores. Más incluso que la ley de amnistía, pues como resume un cuadro autonómico, se entiende menos «cuando se toca el bolsillo». En las últimas horas, algunos dirigentes manifestaban la esperanza de que el acuerdo relatado por ERC fuese una exageración que no se plasmaría sobre el papel. La filtración del documento no dejó lugar a dudas.

En lo referente a que lo acordado con Cataluña pueda extenderse a otros territorios que lo reclamen, como habían argumentado desde el Gobierno durante las negociaciones para insistir en el marco multilateral, Sánchez lo ha limitado a comunidades que recojan en sus estatutos ciertas competencias tributarias. «Lo que tenemos que hacer es negociaciones bilaterales con las comunidades», manifestó en referencia a que Baleares o Valencia cuentan en sus estatutos con mecanismos a desarrollar en este sentido.

el Periódico de Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024

### LA INVESTIGACIÓN A BEGOÑA GÓMEZ



La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante su comparecencia en Logroño.

PILAR SANTOS IVÁN GIL Madrid

El PP considera que la querella que la abogacía del Estado ha presentado contra el juez Juan Carlos Peinado por su decisión de negar que Pedro Sánchez declarara por escrito es una muestra de que el presidente del Gobierno intenta «amedrentar» al magistrado. Peinado está instruyendo la investigación a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez, por su parte, justificó ayer la presentación de la querella para defender la «dignidad» de la institución de la presidencia del Gobierno y para reclamar una «separación de poderes»

«Vemos cómo este curso empezaba con Podemos cuestionando a los jueces en España y vemos cómo termina el curso político con un Pedro Sánchez cada vez más radicalizado, que es capaz de presentar querellas contra jueces para intentarle amedrentar en las investigaciones judiciales que en materia de corrupción les afectan a su entomo, su partido y su familia», lanzó Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en una intervención en La Rioja.

La número dos de Alberto Núñez Feijóo considera que el jefe del Ejecutivo «usa y abusa de todas las instituciones a su alcance», en este caso utilizando, en su opinión, a la fiscalía y la abogacía como si

### El PP acusa a Sánchez de querer «amedrentar» al juez Peinado

El presidente justifica su querella y afirma que es para defender la «dignidad» de la institución y la «separación de poderes»

fueran «su bufete de abogados personales».

Gamarra salió ante los medios de comunicación en Logroño una hora después de que Sánchez acabara su tradicional rueda de prensa de cierre de curso en la Moncloa, en la que justificó la presentación de la querella contra el juez Peinado, que el martes acudió a La Moncloa para tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo.

Sánchez, quien hizo uso de su derecho a no declarar, calificó la toma de la declaración como un «montaje» e ironizó sobre la escena de las «asociaciones ultras pelándose por ver quien entraba en el Palacio de la Moncloa». Algo que calificó de «patético» y «bochornoso». «La democracia española, afortunadamente, es mucho mejor que eso», añadió. Pese a seña-

lar a Vox, que forma parte de la acusación popular, por «judicializar la política y politizar la justicia», Sánchez puso el foco en que el «problema» no sería tanto el partido de Santiago Abascal «co-

El dirigente socialista culpa a Feijóo de «estar a rebufo de lo que dice y hace Vox»

mo el PP». A Alberto Núñez Feijóo lo acusó de «estar a rebufo de todo lo que dice y hace Vox».

El jefe del Ejecutivo hizo un balance triunfalista del curso político desde la investidura. Tanto en materia de iniciativa legislativa como a nivel económico, al incidir en que «la economía va como un tiro», y laboral, con unas «cifras récord» en empleo, según destacó. «En estos ocho meses no hemos parado», defendió frente a la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición en minoría y los diversos reveses en el Congreso. Para ello puso en valor grandes acuerdos con la oposición, como la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también medidas aprobadas en las Cortes como el decreto anticrisis.

### Acuerdos parlamentarios

En el colofón de su intervención sí reconoció la «dificultad para llegar a acuerdos» en las Cortes, ante lo que pidió al resto de partidos que acepten el mandato del 23J. «Ahora no es el momento de seguir haciendo campaña, sino de hablar y dialogar». En el capítulo de tareas pendientes, Sánchez incidió en que se agotará la legislatura para desplegar una agenda social y progresista. Con la vivienda como una de las prioridades.

Como última pata de su balance, el presidente del Gobierno hizo énfasis en la «paz social» lograda a nivel territorial tras heredar en 2018 «la mayor crisis» institucional por el procés. Frente a
ello, defendió «pasos valientes»
para la «normalización» de las
relaciones con Cataluña, sin
mencionar directamente la ley de
amnistía pactada con los independentistas.

### Hazte Oír y Vox demandan al presidente del Gobierno y a Bolaños

TONO CALLEJA Madrid

La asociación Hazte Oír y Vox presentaron sendas querellas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por varios delitos, entre ellos el de malversación, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por recurrir a la Abogacía del Estado para interponer una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por supuesta corrupción y acusándola de varios delitos por haberse beneficiado de la condición de su marido.

«Ha utilizado medios públicos para ejercitar una acción penal que no tiene relación alguna con intereses públicos, sino con fines y caprichos estrictamente particulares», explica en la querella de Hazte Oír. «Sánchez sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal. La última ha sido la Abogacía del Estado, que ha presentado una querella contra el juez Peinado en nombre de Pedro Sánchez», explicó por su parte Vox en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

#### Iustitia Europa

«Por desgracia, solo Vox seguirá haciendo todo lo posible para evitarlo. Estamos ante un nuevo atropello y un intento de someter a la justicia, que Vox lleva de nuevo ante los tribunales», completa la nota de prensa de la formación liderada por Santiago Abascal, que también anunció que se querellará contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el mismo sentido, la asociación Iustitia Europa, que está personada en el caso Begoña Gómez, interpuso ayer una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra le presidente del Gobierno y otras autoridades por los supuestos delitos de prevaricación y malversación en relación a la querella interpuesta por la Abogacía del Estado.

20 | España Jueves, 1 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

### Bloqueo

# El nuevo CGPJ no consigue elegir presidente en una segunda votación

El bando conservador acusa a los vocales progresistas de absoluta «intransigencia»

TONO CALLEJA FLÓREZ Madrid

El pleno del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la elección de presidente se reanudará el próximo lunes, 5 de agosto, a las 11.00 horas. Los vocales acordaron ayer reiniciar entonces el proceso de elección con los siete candidatos propuestos en la sesión constitutiva celebrada el pasado 25 de julio. Los nombres que están sobre la mesa son los de Pilar Teso, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Antonio del Moral, Pablo Lucas, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba.

La votación de los v20 vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre los candidatos progresistas Pablo Lucas y Pilar Teso se volvió ayer a encallar y una primera consulta, que tuvo lugar desde las once de la mañana finalizó con empate a 10 votos. Por eso, el pleno se reanudó a las 12.00 horas, dando el mismo resultado.

El martes el CGPJ ya se enfrentó a su primer bloqueo al no haber sido capaz de conseguir la mayoría necesaria de tres quintos —12 votos— para elegir al que será su presidente los próximos cinco años. Según informa Europa Press, los vocales votaron varias veces, hasta siete, para ir descartando nombres de la lista de siete candidatos. Finalmente, la votación se redujo a dos: Teso y Lucas. Al momento de medirse entre ellos, cada uno consiguió 10 votos. Los mismos que ayer en la que es la octava votación.

#### Dos progresistas

Las fuentes consultadas explican que el principal escollo es la determinación de los 10 vocales progresistas de que sea nombrada presidenta la progresista Pilar Teso, en detrimento de Pablo Lucas, quien también es de esta sensibilidad, pues fue propuesto en su día por los progresistas para el Tribunal Constitucional. Las mismas fuentes acusan a los progresistas de tratar de imponer a su candidata, por lo que han anulado una posible negociación al respecto de otros candidatos.

El bloque conservador del nuevo CGPJ advierte que «su indignación crece» ante la «intransigencia» de los vocales progresistas, que «se han nega-



Los nuevo 20 vocales del CGPJ, durante el primer pleno del octavo mandato, el pasado 25 de julio.

El próximo lunes se reiniciará el proceso de votación en el que será ya el tercer pleno do a negociar» una alternativa a la elección como presidenta de la magistrada Teso, que sería la primera mujer elegida al frente del organismo responsable del gobierno de los jueces, según explican las fuentes consultadas.

Estos vocales conservadores tienen la sensación, después de celebrarse dos plenos con un empate entre los 20 vocales, que los progresistas quieren «imponer» a Teso, cuando ellos, los conservadores, ya han dado un paso relevante en la negociación: han aceptado que un vocal progresista, en concreto Pablo Lucas, pueda ser el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial.

«Están empecinados», prosiguen estos vocales, que lamentan que la actitud inflexible de los progresistas está llevando al CGPJ a dar «un espectáculo bochornoso», es decir, a tener que convocar un tercer pleno, en el que se tendrá que reiniciar el proceso de elección con los siete candidatos propuestos en la sesión constitutiva del pasado 25 de julio.

Europa Press

El sistema de elección pasa por realizar una primera votación en la que caen el candidato o candidatos menos votados, trámite que se irá repitiendo hasta que queden solo dos nombres sobre la mesa, entre los que se designará al que primero obtenga al menos 12 votos, ya que solo podrá ser elegido el que logre reunir una mayoría de tres quintos.

Como ninguno, de momento, ha conseguido esa mayoría, el pleno se repetirá para realizar una nueva votación entre los candidatos. El del lunes será el tercer pleno en el que se tendrá que volver a elegir entre los siete magistrados propuestos en el pleno de la semana pasada.

#### Europa Press

esos 23 chats y la prohibición de acceder a ellos. La Sala argumenta que la que-

La Sala argumenta que la querella no solo se basa en los chats sino también en los otros documentos aportados por la querellante y en noticias publicadas en prensa. Añade que el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es Pedraz, ya ha acordado la práctica de diligencias, entre ellas solicitar al Juzgado Central número 6, cuyo titular es Manuel García Castellón, la información precisa para analizar la posibilidad de la unión definitiva de los chats a la causa.

En otro auto, la Sala desestima el recurso de Podemos contra el auto de la admisión de la querella al haber dejado fuera de la instrucción determinados hechos y personas que la formación política pretendía que se investigaran.

### Causa judicial

# La Audiencia Nacional avala la causa por el espionaje a Podemos

El tribunal rechaza la apelación presentada por el exsecretario de Estado Francisco Martínez, contra la investigación del juez Pedraz

T.C. F. Madrid

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez contra la causa abierta por el juez Santiago Pedraz para investigar una querella de Podemos contra aquel, contra el ex director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre determinadas personas de aquella organización política. En su recurso, Martínez señala que no debía admitirse a trámite la querella al basarse en 23 conversaciones mantenidas por Whatsapp que fueron obtenidas en el marco de la causa de la operación Tánden que se investiga en el Juzgado de Instrucción 6 de Madrid y en la que ya se había acordado la retirada de



El juez Santiago Pedraz.

Rehan Khan / Efe

Jueves, 1 de agosto de 2024

### EL POLVORÍN DE ORIENTE PRÓXIMO

# Los ataques de Israel prenden la mecha de un conflicto regional

Hamás clama venganza tras el asesinato de su líder político y asegura que la muerte de Haniya será «un punto de inflexión» • Teherán calibra la respuesta a esa agresión en su suelo

ANDREA LÓPEZ-TOMÀS ADRIÀ ROCHA CUTILLER Beirut / Estambul

Apenas diez horas tardó Israel en sembrar el caos en Oriente Próximo. Tras meses con el latente temor a una guerra regional, dos ataques en dos capitales convirtieron ese miedo en una realidad próxima. El martes por la noche, mientras se ponía el sol sobre Beirut, un avión no tripulado israelí bombardeó un edificio en los suburbios sureños de la capital. Su objetivo era matar a Fuad Shokur, número dos de la milicia-partido político libanés Hizbulá, pero, a su paso, arrasó con la vida de dos mujeres y dos niños. 24 horas después, Hizbulá confirmaba la muerte de Shokur. Al cabo de diez horas, Israel atacó de nuevo, esta vez, con más éxito. Otro ataque aéreo en Teherán sin aún haber sido reivindicado por Tel Aviv-mató al líder político de Hamás, Ismail Haniya, y a su guardaespaldas. Ahora, millones de ciudadanos de Oriente Próximo aguantan la respiración ante las inevitables respuestas de las dos milicias y su aliado iraní.

En Israel, muchos se preguntan el porqué. Entienden y defienden el ataque en Beirut, a modo de represalia por la agresión a un pueblo druso de los Altos del Golán ocupados el pasado sábado que mató a 12 niños y que las autoridades israelíes atribuyen a Hizbulá. Pero no encuentran la justificación para acabar con Haniya. «¿Por qué, ahora que hay un acuerdo sobre la mesa, decidieron matarlo?», se pregunta Sharon Lifshitz, hija del rehén Oded Lifshitz, en el diario israelí Haaretz.

Las familias del más de centenar de rehenes que aún quedan en la Franja de Gaza, ampliamente apoyadas por la sociedad israelí, temen que el asesinato de Haniya descarrile las conversaciones para el acuerdo del alto el fuego que permitiría la liberación de sus seres queridos. «El asesinato de Haniya en Teherán es un punto de inflexión que llevará la guerra a otra dimensión y tendrá consecuencias en toda la región», dijo ayer en un comunicado la Brigada Qasam –el brazo armado– de Hamás.

Haniya es el segundo dirigente



Manifestación en Pakistán contra el asesinato del líder de Hamás.

«Si ellos apuntan a Beirut, nosotros apuntaremos a Tel- Aviv», alertan dirigentes de Hizbulá

de Hamás afincado en el extranjero que es asesinado, después de que Saleh al-Arouri muriera en un ataque en enero en Beirut. Allí, de alguna forma, respiran más tranquilos. Sabían que las amenazas de Israel por el ataque contra los Altos del Golán podían llevar a una escalada mucho mayor que otro ataque selectivo en zonas afines a Hizbulá. Pero ahora la pelota está en el tejado de Hizbulá. «Si ellos apuntan a Beirut, nosotros apuntaremos a Tel Aviv», alertaron varios dirigentes del grupo a los diplomáticos occi-

dentales en los últimos días. Los chiís han dejado claro que ellos no quieren una guerra total, así que la respuesta probablemente sea de gran calibre pero contenida. De momento, todos los ojos están puestos en Irán. De su principal aliado también dependerá la respuesta.

### Grandes aliados

Teherán ha visto como uno de sus grandes aliados regionales, el líder político de Hamás, ha sido asesinado en el corazón de la capital iraní y, aún peor, tan solo unas horas después de haberse reunido con el presidente de la República Islámica, Masud Pezeshkian, y el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Según los expertos, Teherán se ve obligada a responder al ataque del Estado judío, lo que hace que todas las alarmas en las capitales de Oriente Próximo suenen con más fuerza. «Al asesinar en el territorio de la República Islámica a nuestro huésped, el mártir Haniya, el régimen sionista se ha preparado un duro castigo para sí mismo. Consideramos nuestro deber vengar su sangre», dijo Jamenei ayer.

«La muerte de Haniya afectará a las negociaciones y las pospondrá. Normalmente no se mata al líder político con el que se está en guerra. Lo que está pasando ahora es una invitación por parte de Israel de extender el conflicto», escribe Abdolrasool Divsallar, investigador estadounidense del think tank Middle East Institute. «Esta operación, de hecho, ha mostrado otra vez la inferioridad de los servicios de inteligencia iranís, y su vulnerabilidad. El fracaso de la inteligencia iraní es grave: la protección de Haniya era responsabilidad de la Guardia Revolucionaria iraní, y su asesinato parece indicar seriamente que hay un gran número de infiltraciones

dentro de este cuerpo de élite», continúa el experto.

Además de Irán, la gran mayoría de países de la región han criticado duramente el ataque israelí contra Teherán, y han pedido contención ante un conflicto, el de Israel con Hamás y Palestina, que amenaza con extenderse por todo Oriente Próximo.

«El asesinato de Haniya es un crimen horrendo, un acto peligroso y una clara violación de las leyes internacionales y humanitarias. Tan solo servirá para destruir la posibilidad de llegar a la paz [en Gaza]. ¿Cómo puede la mediación para un acuerdo de paz ser efectiva si un lado asesina el negociador del otro lado?», dijo ayer el primer ministro y ministro de Exteriores catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Haniya, hasta ahora, vivía en Doha, donde recibía protección diplomática del Gobierno catarí. ■

22 | Internacional | Jueves, 1 de agosto de 2024 | el Periódico de Aragón

### EL POLVORÍN DE ORIENTE PRÓXIMO

Perfil Ismail Haniya El líder político de Hamás murió ayer en Teherán tras un atentado israelí. Nacido en Shati (1962), llevaba años autoexiliado entre Turquía y Catar, lo que le permitía ser la cara visible de la diplomacia externa del grupo armado.

### De «terrorista global» a nuevo «mártir palestino»

A. L.-T. Beirut

Desde el exilio, el líder político de Hamás, Ismail Haniya, vio a su familia menguar. En abril, el Ejército israelí mató a tres de sus hijos y cuatro nietos en un bombardeo contra el coche en el que circulaban por el campo de Shati en el norte de la Franja de Gaza. Hace poco más de mes y medio, 10 miembros más de su familia, incluida su hermana, cayeron víctimas de un ataque en la misma zona. Entonces, dijo que más de 60 parientes habían sido asesinados desde el 7 de octubre. Ahora, le ha tocado su turno. Ismail Haniya murió ayer en Teherán «como resultado de una redada traicionera sionista», según Hamás.

Era uno de los rostros más conocidos del grupo palestino. A sus 62 años, estaba a cargo de liderar las conversaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Casi 10 meses de ofensiva militar israelí han causado la muerte de más de 39.400 gazatís y la destrucción generalizada del territorio. La respuesta hebrea llegó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre que acabó con la vida de 1.139 israelís. Ese ataque estuvo liderado por el brazo militar de Hamás, las Brigadas Ezzedin al Qassam. Haniya, al frente del brazo político del grupo, celebró la operación diluvio al Aqsa con mucha sorpresa. Parece que el líder, de carácter más moderado, no sabía nada de antemano sobre esa operación.

«Todo nuestro pueblo y todas las familias de los residentes de Gaza han pagado un alto precio con la sangre de sus hijos, y yo soy uno de ellos», recordó en abril. A cargo del liderazgo de Hamás desde 2017, Haniya lleva años autoexiliado de su tierra. Durante este tiempo, ha vivido entre Turquía y Doha, la capital de Catar, lo que le permitía ser la cara visible de la diplomacia externa de Hamás. Ayer, se encontraba en su residencia de Teherán para la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

Nacido en el campo de refugiados de Shati, en la costa de la Ciudad de Gaza, Haniya era hijo de padres refugiados de la ciudad palestina de Asqalan, ahora conocido como Ashkelon, tras la formación de Israel en 1948. Dedicó su juventud a estudiar literatura árabe en la Universidad Islámica de la Ciudad de Gaza y allí militó como activista estudiantil. Eran los años previos a la creación de Hamás. En 1983, se

**EUROPA PRESS** 



Ismail Haniya, en una intervención pública en una imagen de archivo.

En 2006, ocupó brevemente el cargo de primer ministro de la Autoridad Palestina unió al Bloque Estudiantil Islámico, una organización considerada por muchos como la precursora del grupo que acabaría gobernando de facto la Franja de Gaza. Cuatro años después, en plena primera intifada, Haniya estaba en las calles participando en las protestas. En ese 1987 se fundó Hamás y Haniya fue uno de sus miembros más jóvenes.

#### En las cárceles

Pasó por las cárceles israelís en tres ocasiones. Su condena más larga duró tres años y, después, fue deportado al Líbano en 1992. Un año después, tras la firma de los Acuerdos de Oslo, Haniya volvió a Gaza y se convirtió en el asesor más cercano del fundador Ahmad Yassin en 1997. En septiembre de 2003,

> ambos sobrevivieron a un intento de asesinato, el primero de muchos. Meses después, Yassin cayó víctima de otra emboscada israelí.

La popularidad de Haniya se disparó en 2006 cuando Hamás ganó las últimas elecciones palestinas convocadas en los territorios. Ese mismo año ocupó brevemente el cargo de primer ministro de la Autoridad Palestina. Occidente no reconoció los resultados y se abrió un breve período de guerra civil entre los islamistas y el secular Al Fatá. Finalmente, Hamás acabó gobernando la Franja hasta el día de hoy.

En mayo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra tres dirigentes de Hamás, entre ellos Haniya, así como contra el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra. Cuando asumió el liderazgo del grupo en 2017, EEUU pasó a considerarlo un «terrorista global especialmente designado». Después de defender la resistencia «en todas las formas: resistencia popular, resistencia política, diplomática y militar», Haniya se convierte en el nuevo «mártir» de la causa palestina, como tantos otros lo hicieron antes que él.

### El conflicto se enquista

Fernando Vergara / AP



Manifestación de los partidarios de Maduro, en Caracas, el martes.

### Maduro militariza las calles de Venezuela y llama a movilizarse

El dirigente acelera la maquinaria represiva, que ya ha dejado 11 muertos en las protestas

ABEL GILBERT Buenos Aires

La crisis política venezolana se desarrolla con signos de previsibilidad inquietantes: las ciudades se militarizan con un toque de queda fáctico después de las expresiones de rechazo a la proclamación oficial de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones. Mientras, la oposición asegura lo contrario y esgrime las copias de las actas como prueba de un triunfo «abrumador» de Edmundo González Urrutia.

Los incidentes que tuvieron lugar tras las elecciones han provocado hasta el momento 11 muertos. Dos de las víctimas son menores. Fueron arrestadas 749 personas, de acuerdo con la propia fiscalía general. La misión de la ONU para Venezuela detectó una «reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada». Maduro intenta hacer valer el peso del Estado, a través de las fuerzas de seguridad, e invoca el fantasma de la «guerra civil». También dijo que recurrirá nuevamente a movilizaciones para «ganar la calle».

Ante la posibilidad de que Estados Unidos responda a la crisis con nuevas sanciones económicas, el presidente colombiano Gustavo Petro solicitó a Washington «suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos» que solo generan «más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos». Por último, Petro consideró que Maduro «tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de (Hugo) Chávez, y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido».

El Centro Carter, que ha participado de numerosos comicios en Venezuela, cuya observación de la reciente contienda fue en principio celebrado por el Gobierno, emitió en la noche caraqueña una declaración lapidaria. «El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional». Los comicios se desarrollaron «en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación».

Maduro respondió al Centro Carter con la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, históricamente favorable al Gobierno. ■

### Trabajo

### **Acuerdo tripartito** para la reforma de la jubilación parcial y activa

La patronal y los sindicatos avalan el texto que el Gobierno quiere tramitar en septiembre

**GABRIEL UBIETO** Mardrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un acuerdo con patronal y sindicatos para la reforma de la jubilación parcial y activa. Tras ocho meses negociando, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones logra un nuevo pacto en el seno del diálogo social que permitirá a ciertas profesiones adelantar su edad de retiro y da más protagonismo a las mutuas en la rehabilitación de pacientes con dolencias traumatológicas. Para que los cambios entren en vigor faltará que el Congreso de los Diputados de su visto bueno. El texto enfilará dicho camino a partir de septiembre.

El comité ejecutivo de la CEOE se reunió por la mañana y votó sí a la última propuesta remitida por los negociadores de la ministra Elma Saiz, según cuentan fuentes de la patronal. Mientras CCOO y UGT emitieron sendos comunicados mostrando su apoyo a la reforma.

La reforma de la jubilación negociada por Saiz busca redondear los cambios que introdujo el anterior responsable de la Seguridad

Social, José Luis Escrivá. Quedaron pendientes en dicha reforma cuestiones como la jubilación parcial y ahora las partes han acabado de rematarlas, con consenso y bajo el prisma de alargar las carreras profesionales para que la gente contribuya al erario público durante más tiempo y viva de él durante menos.

El espíritu de la reforma es, por un lado, aumentar las fórmulas posibles y con mayores incentivos para que los trabajadores alarguen su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, asegurar reemplazos con garantías y habilitando salidas escalonadas, como es el caso de la jubilación parcial. También hay cambios en la jubilación activa, que permite combinar pensión y salario y cuya fórmula han venido utilizando especialmente los autónomos.

Y, por el otro, habilitar salidas anticipadas del mercado laboral en los oficios especialmente peligrosos y penosos, pero a costa de que estos profesionales y sus empresas coticen más durante la vida laboral. En consonancia, el acuerdo también incorpora un nuevo protocolo para el tratamiento de las bajas traumatológicas de origen no laboral, en el que las mutuas privadas podrían



Sánchez firma en los jardines de La Moncloa el primer acuerdo sobre pensiones, en 2021.

Se ofrecen mayores incentivos para que los trabajadores alarguen su vida laboral

asumir las pruebas y rehabilitación para acelerar la reincorporación del enfermo a su puesto de trabajo.

Uno de los principales cambios que introduce la reforma es en la jubilación parcial. Una vez entre en vigor la reforma los profesionales que así lo pacten con su empresa

partir de los 62 años, siempre que lo hagan con un contrato de relevo adjunto. Es decir, la compañía deberá contratar a una persona para ir formándola y que sustituya al veterano una vez este pase a retiro total. La Seguridad Social permitirá adelantar un total de tres años (ahora son dos) la jubilación parcial, pero a cambio reclamará más años cotizados.

Habrá también cambios en la jubilación activa. El departamento dirigido por Elma Saiz ha planteado a los agentes sociales que los trabajadores que decidan demorar su retiroy seguir ejerciendo una vez se ju-

Telefónica

podrán jubilarse parcialmente a bilen podrán empezar compatibilizando el 100% de su salario o ingresos y un 45% de pensión, para progresivamente ir aumentando dicho porcentaje hasta un 100% de la prestación pública a partir de los 11 años en jubilación activa. Otro elemento que se modifica es las condiciones de acceso. Antes para acceder a la jubilación activa era obligatorio haber completado la carrera de cotización, es decir, haber cotizado un mínimo de 38 años y medio, y ahora se elimina dicho requisito y los interesados pueden acceder cuando quieran (aunque cuanto más lo avancen, menos pensión cobrarán).

Ballesteros / Efe

### Resultados

### Telefónica dispara un 29% su beneficio, hasta 979 millones

La teleco confirma el pago de un dividendo de 0,30 euros por acción para este 2024

DAVID PAGE Madrid

Telefónica confirma su buena marcha en el año de su centenario y del estreno de su nuevo plan estratégi-

co y lo hace disparando sus resultados. El grupo ha elevado su beneficio neto en el primer semestre del año hasta los 979 millones de euros, un 28,9% más que los 760 millones del mismo periodo del año anterior.

La teleco registró un resultado

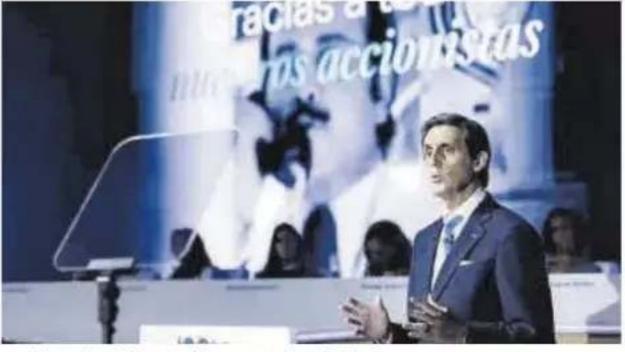

José María Alvárez Pallete, CEO de Telefónica.

operativo antes de depreciaciones y amortizaciones (ebitda) entre enero y junio de 6.424 millones, con un incremento del 1,9%. Telefónica también presume de haber conseguido un «sólido crecimiento» de los ingresos en la primera

mitad del ejercicio, acelerando el ritmo en el segundo trimestre, con un alza del 1,2%, hasta los 10.255 millones de euros. Un importe impulsado especialmente por la buena marcha de los ingresos por servicio, que se han incrementado un

2,2% entre enero y junio.

La buena evolución de la primera mitad del año, con más ingresos y más rentabilidad, lleva a Telefónica a confirmar sus objetivos para el conjunto del ejercicio, con una previsión conseguir un incremento de sus ingresos de en torno a un 1%, del resultado bruto de explotación (ebitda) de entre el 1% y el 2% y de la caja operativa también de entre el 1% y el 2%. Además, la guía de previsiones del grupo contempla una cifra de inversión sobre ingresos de hasta el 13% y un incremento del flujo de caja libre superior al 10%.

Telefónica también confirma la remuneración al accionista prevista para 2024, que contempla un dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción pagadero en dos tramos, en diciembre de 2024 (0,15 euros) y en junio de 2025 (0,15 euros). ■

24 | Economía el Periódico de Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024

Ana Escobar / Efe

### Resultados financieros

### CaixaBank gana 2.675 millones, un 25,2% más, por el empuje de la actividad

Gortázar insta a las administraciones públicas a desatascar la falta de suelo para que no haya «desequilibrios» ante el «problema de la vivienda»

AGUSTÍ SALA JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ Valencia

CaixaBank cerró el primer semestre del año con un beneficio de 2.675 millones de euros, un 25,2% más. Esta tendencia positiva se debe, según la entidad, a una notable mejora de la actividad, con crecimiento en crédito y en recursos de clientes. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, señaló que el primer semestre ha sido «muy positivo en todas las líneas de negocio».

«El incremento de la actividad ha sido una de las mejores noticias de los últimos seis meses: los recur-37.095 millones y la cartera de crédito sana en 7.648 millones. Este crecimiento de casi 45.000 millones en el semestre nos ha llevado a continuar mejorando nuestras cuotas de mercado y consolidar el liderazgo del sector», explicó Gortázar. La entidad señaló que su cuenta de resultados muestra «la mejora de la actividad en un entorno de dinamismo económico y de la estabilización de tipos de interés», lo que permitió mejorar la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) hasta el 14,4% y la ratio de eficiencia hasta el 39%. El volumen de negocio total superó en junio por primera vez el



El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ayer.

El margen de intereses se situó en 5.572 millones, un 20,5% interanual más, y los ingresos por servicios, en 2.449 millones, un 4,4% más. Por su parte, el margen bruto alcanzó los 7.701 millones, un 15,4% más, muy por encima del ritmo de crecimiento de los gastos de administración y amortización recurrentes, 3.028 millones (+4,6%). Como consecuencia de ello el margen de explotación, 4.673 millones, aumenta el 23,8%.

### Escasez de viviendas

Por otro lado, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar,

sos de clientes han aumentado en billón de euros, hasta 1,019 billones. destacó que el incremento del PIB de España de 2024 «hace prever un tirón en la demanda del crédito y la inversión». Gortázar reconoció que «si los tipos de interés bajan las hipotecas a tipo fijo se podrán más atractivas».

> En su opinión, las hipotecas irán a la baja. «Es la tendencia», dijo. De eso se van a beneficiar a razón de 10 euros/mes las que se referencian al euríbor, que son alrededor de un tercio del total que tiene la entidad. «La producción hipotecaria se ha recuperado con mucha fuerza en el caso de CaixaBank. Hay mucha demanda de vivienda», reconoció Gortázar.

### El Cantábrico

Sostenibilidad

### se consolida como motor para la eólica marina

**EL PERIÓDICO** Madrid

El Cantábrico se consolida como motor para la eólica marina La industria offshore mundial tiene nombre español. Los monopiles, cimentaciones y las piezas de transición de los molinos que forman los parques eólicos marinos se construyen en el norte del país. Todo un hito en los astilleros. Desde el Báltico hasta el Atlántico, pasando por el mar del Norte, no hay constructor que no vincule a la industria española con la eólica marina. El eje cantábrico es el punto de partida de la cimentación en diferentes mares y continentes del mundo.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha inaugurado esta semana, junto con el presidente de Windar, las últimas cinco piezas de transición que salían del puerto de Avilés antes de recorrer durante diez días el océano hasta la costa atlántica americana para terminar sosteniendo los molinos del parque Vieneyard Wind, el primer gran parque de esta tecnología en EEUU que la energética construye en aguas de Massachussets. Las 62 estructuras han sido obra de la asturiana Windar suponiendo un gran hito para la empresa y la creación de 800 empleos.

### Puerto de Avilés

El proyecto ha batido todos los récords absolutos también para el puerto de Avilés. El gran coloso semisumergible que está realizando la travesía cuenta con una eslora de 225 metros y 48 metros de manga, 15 más que el barco más grande que había entrado hasta este momento en el puerto, lo que ha servido para poner sobre la mesa la necesidad de ampliarlo y agilizar su plan de expansión.

Esta industria especializada ha movilizado grandes inversiones y personal en Asturias, Galicia, y Euskadi. Desde que la multinacional vasca, la segunda eléctrica del mundo por capitalización bursátil, pusiera en marcha su primer parque eólico marino en el mar de Irlanda, ha contado con la tecnología española.

dad» de mejorarla. Y, a su vez, supone un beneficio por acción del 27% para los accionistas del Sabadell, con lo que trata de desbaratar

financieros, explicó.

También detalló que la previsión, en caso de prosperar la fusión una vez superada la opa, sería cerrar un total de 300 oficinas, que suponen el 10% del total de la red de ambas entidades, según Genç. Insistió en la importancia de la operación por la necesidad de seguir apostando en las inversiones tecnológicas. ■

### **Planes bancarios**

### Onur Genç: «No tenemos intención de mejorar la oferta al Sabadell»

BBVA gana 4.994 millones de euros, el 28,8% más que el primer semestre del año pasado, y dispara su rentabilidad al 20%

AGUSTÍ SALA Barcelona

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, ha pasado a la ofensiva tras las numerosas críticas surgidas por la oferta hostil (opa) lanzada en mayo sobre Banc Sabadell,

durante la presentación de resultados del primer semestre de este año, con un alza del 28,8%, rozando los 5.000 millones, hasta los 4.994 millones de euros. Genç aseguró ayer que la integración generará 5.000 millones adicionales de crédito al año, lo que contrasta con muchas de las críticas, como la

protagonizada por la patronal catalana Pimec, entre otras.

Reiteró que la oferta al banco de origen catalán, cuyos accionistas tendrán el 16% de la nueva entidad, es «extraordinariamente atractiva», ya que supone una prima del 30%, y añadió que no tienen «ni la intención ni la necesi-

Respecto a la escasez de vivien-

das en el mercado, según Gortázar,

el problema hipotecario, sobre to-

do para los jóvenes, va más allá de las entidades financieras porque

hay un desequilibrio grande en la

sociedad. «Tiene que ser una prio-

ridad de la sociedad para que no se

produzcan desequilibrios. Hace

falta oferta de suelo que se pueda

desarrollar, lo que requiere agili-

dad administrativa por parte todas

las administraciones públicas»,

bre el Sabadell, Gortázar tan solo

quiso decir que CaixaBank lo ve

«desde la barrera» y que no quiere

anticipar las decisiones de la CNMC

ni cuantificar el impacto de la posi-

ble fusión. «Competimos -dijo-

con todas las entidades. Estamos en

forma y nos va bien». Además,

tampoco prevé más actividad

transfronteriza, ni doméstica, de

en la participación de CaixaBank,

cuya valoración se ha multiplicado

por 4,1 veces al pasar de valer 2.000

a 8.000 millones de euros, indicó

que «es una satisfacción para todos

los contribuyentes y para el Tesoro,

es decir, el Estado. Y no quiso opi-

nar sobre el pacto PSOE-ERC de ca-

ra designar al socialista Salvador

Illa como próximo presidente de la

Respecto a la posición del FROB

Respecto a la OPA del BBVA so-

incluida la UE.

CaixaBank.

Generalitat.■

lo que afirman desde el Sabadell. A su vez, aseguró que la unión generará ahorros «muy relevantes», por un total de 850 millones. De la cifra total, 450 millones corresponden a costes administrativos y de tecnología; 300 a gastos de personal, y 100 millones, a costes

### ALARMA ENTRE LA COMUNIDAD MÉDICA

El Gobierno crea un comité Interministerial para combatir esta patología mientras la comunidad médica recuerda que si no se hace nada sus efectos nocivos se perpetúan a largo plazo.

# El 30% de los menores españoles padece **exceso de peso**

MARÍA G. SAN NARCISO Madrid

La obesidad es un gran problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 390 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso en 2022, de los que 160 millones eran obesos. Desde 1990, se ha duplicado con creces entre la población adulta de todo el mundo, y se ha cuatriplicado entre los adolescentes. Ya la han tildado como «la epidemia del siglo XXI».

Paro los niños y niñas, tener demasiada grasa corporal es una puerta de entrada a enfermedades que les convierten en personas con problemas con los que, muy probablemente, seguirán conviviendo a largo plazo. Su huella metabólica y psicológica es difícil de borrar, así que el Gobierno ha dado un paso más en su lucha con la creación del Comité Interministerial para la Reducción de la Obesidad Infantil, un organismo que coordinará y ejecutará un plan de 200 medidas enfocadas en mejorar la salud de niños y adolescentes en España.

#### Cantera de adultos afectados

Un menor obeso tiene más riesgo de mantener el exceso de grasa a largo plazo y la obesidad en la edad adul-



Un médico pesa a un niño con sobrepeso.

ta es un factor de riesgo para desarrollar una cantidad nada desdeñable de patologías. «La obesidad en adultos y en niños es el gatillo de más de 200 enfermedades», explica Albert Lecube, vicepresidente de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO). Las más frecuentes son la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, apneas del sueño y algunos tipos de cáncer. Empeora la calidad y la esperanza de vida.

Un estudio publicado en 2022 en

la revista Plos Digital Health, que analizaba los potenciales subtipos de obesidad infantil según las patologías asociadas, encontró ocho grupos de pacientes con alta prevalencia de problemas de sueño, así como afecciones dermatológicas, endocrinas, gastrointestinales, neurológicas, musculoesqueléticas y psicosociales. «Pero lo importante es que no solamente produce complicaciones de salud, sino también exclusión social», apunta. Además, recuerda que los niños con

esta enfermedad son «la cantera de adultos con obesidad».

¿Qué hace que un niño pueda padecer obesidad y, por tanto, mantenerla en el futuro? Pues existen varios factores. «Hay una vertiente genética que tenemos todos y que facilita que, ante determinadas situaciones, una persona acumule la energía en forma de grasa en lugar de disiparla en forma de calor», explica el experto.

Entre esas situaciones que favorecen del desarrollo de la obesidad está la mala alimentación, ya sea por cantidad, por elementos demasiado calóricos o por su baja calidad, o el sedentarismo. Pero el vicepresidente de la SEEDO recuerda que también hay otros factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad como el estrés, una mala salud del sueño o la propia exclusión social, el estigma y la discriminación que sufren los menores y adultos con obesidad.

«La obesidad genera una serie de mecanismos que les indica que cuando inician prácticas para mejorar la alimentación y aumentan la actividad física, respondan peor a los tratamientos para perder peso», señala. Por eso, el foco del Ministerio de Sanidad está en «los determinantes sociales que influyen en el bienestar de las personas». Sobre todo cuando su prevalencia es mucho más alta entre la población más vulnerable a nivel socieconómico.

Para el vicepresidente de la SEE-DO es clave la educación, que debe empezar en los jardines de infancia, las escuelas y los institutos. También cree que tiene que mejorar la comunicación entre los profesionales sanitarios y las familias para lograr prevenir la obesidad. Pero la prevención no es lo único importante para luchar contra esta enfermedad. «Ya hay un porcentaje muy importante de niños con obesidad que no pueden quedar olvidados de la mano de Dios. Hay que tratarlos», apunta. Algo, que asegura, que no siempre es fácil, ni en adolescentes ni en adultos.

«Por una parte, por el estigma que hay hacia los pacientes de la enfermedad. Se les culpabiliza. Pero la obesidad no es un vicio del paciente. No se escoge. La obesidad te escoge a ti», señala. Y recuerda que es una patología crónica y progresiva. ■

Las personas metabólicamente obesas tienen más riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias, alzhéimer y párkinson.

### Mantener la grasa visceral a raya es fundamental para una buena salud

M. GONZÁLEZ Vigo

La grasa visceral, esa que rodea los órganos vitales es una verdadera amenaza y no tanto el número que refleja la báscula. De hecho, este tipo de grasa está relacionada con el desarrollo de dolencias como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas o respiratorias, incluso alzhéimer y párkinson, entre otras patologías, como el síndrome metabólico o la resistencia a la insulina.

«La gasa visceral es la que se acumula alrededor de los órganos importantes; por tanto, cuanto más se acumule, más aumentan los riesgos», advierte Sandra Carbó, dietista en Fix Salud y Deporte, clínica especializada en rehabilitación traumatológica, rendimiento deportivo y alteraciones metabólicas.

«Una dieta muy poco equilibrada, con mucha presencia de grasas de mala calidad, productos procesados como bollería, o productos cárnicos también de mala calidad, acompañada por otros hábitos nefastos como puede ser el tabaco o el alcohol» son los factores que la dietista apunta para una producción indeseada de la grasa visceral. Otros factores, como la ausencia de actividad física o el estrés crónico pueden estar también relacionados con su desarrollo.

### Malos hábitos

«Hay personas que visualmente parecen delgadas, que están en un peso adecuado, pero que si analizamos su composición corporal en cuanto a la masa grasa total y a la grasa visceral nos encontramos que no son personas saludables. Es lo que llamamos personas metabólicamente obesas», constata Javier Prieto, educador físico deportivo y codirector de la clínica FIX Salud y Deporte.

«La grasa visceral no se pue-

de reducir a cero, siempre tiene que haber algo de grasa visceral, igual que tiene que haber algo de masa grasa en el cuerpo», dice Prieto. «La grasa es fundamental para un montón de funciones del cuerpo, las mujeres siempre tienen un poco más por cuestiones biológicas, pero el problema es cuando hay un exceso de grasa en general, y en este caso concreto de grasa visceral», apunta. «Con un exceso de grasa visceral, si se une a malos hábitos, el cuerpo empieza a tener problemas para gestionar esa grasa y hay diferentes órganos que se ven afectados, entre ellos, el hígado». «No es que el objetivo sea reducirla a cero, sino mantenerla a unos niveles saludables», expone.

### Sucesos

### Avisa a la Policía por un cadáver sin cabeza que resultó ser una muñeca sexual

Una mujer neozelandesa llamó a la Policía tras confundir el hallazgo de una hiperrealista muñeca sexual sin cabeza, que estaba tendida en una remota playa de la costa del noroeste de Nueva Zelanda, con el cadáver de una mujer desnuda. «Parecía tan real», comentó Cowdrey al referirse a esta muñeca, de la que se quedó a 25 metros y cuyo origen se desconoce.

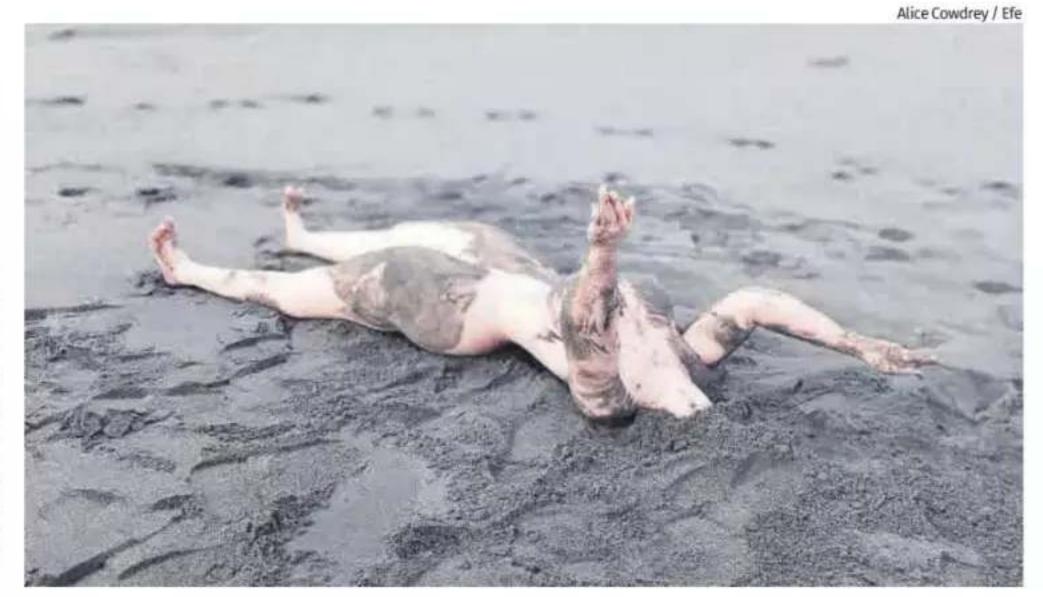

### Catástrofe natural

Los trabajos de rescate se desarrollan en condiciones muy complicadas mientras los desaparecidos pasan ya de los 200.

### Los muertos por los lluvias en la India ascienden a más de 150

ADRIÁN FONCILLAS Pekín

India acelera las tareas de rescate en las condiciones más complicadas mientras crece el número de víctimas de los deslizamientos masivos de tierra en la madrugada del lunes. Son ya 158 muertos y 220 desaparecidos, según el último recuento oficial, lo que acerca esta tragedia a los 400 muertos que causaron las torrenciales lluvias en 2018. El Parlamento ya estudia declarar estos corrimientos de tierra en Kerala, el estado más castigado, como un desastre natural. El Gobierno ha prometido pagos del equivalente a 2.200 euros a las familias de los fallecidos y de 550 euros a las de los heridos.

Los trabajos de salvamento se reanudaron ayer por la mañana después de que tuvieran que ser pausados en la noche anterior. Más de 3.000 personas fueron puestas a salvo en una cincuentena de refugios temporales, según Nueva Delhi. Los equipos lidian con aguaceros inclementes, falta de electricidad en buena parte del distrito de Wayanad, orografía abrupta e infraestructuras arruinadas.

La caída de un puente recomendó el uso de helicópteros a pesar del riesgo en un contexto tan adverso. La crecida del río dejó aisladas Mundakkai y Chooralmala, lo que obligó al Ejército a cruzarlo a pie con cuerdas. La tragedia convocó a todas las divisiones castrenses (terrestre, aérea y marítima), la Fuerza de Respuesta ante Desastres Naturales, el cuerpo de bomberos y el de policía.

La zona había acumulado mucha agua cuando a primera hora del martes se sucedieron tres desprendimientos masivos desde las colinas. Muchas víctimas fueron sorprendidas mientras dormían y carecieron de tiempo para ponerse a salvo, reveló el ministro en jefe de Kerala, Pinarayi Vijayan. Un lugareño reveló a los medios locales que vio varios cadáveres cubiertos de barro en sus camas. Otros muchos fueron arrastrados por las aguas desbordadas y aún hoy los equipos de rescate remontaban la corriente en lanchas y barcazas con remos. La mayor parte de las víctimas son trabajadores del té, por el que es célebre Kerala.

### En Mallorca

Prisión para unos padres que estafaron con la enfermedad rara de su hija

B. PALAU / X. PÉRIS Palma de Mallorca

Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer en Mallorca a Fernando Blanco y Margarita Grau, los padres de la niña Nadia Nerea que fueron condenados a cinco y tres años de prisión por un delito de estafa continuada, por aprovecharse de la enfermedad rara que padece la menor para apropiarse de más de 400.000 euros de los donativos que recibían para sufragar supuestos tratamientos médicos. El arresto es consecuencia de una orden judicial de ingreso en prisión para hacer efectiva la sentencia, una vez que los condenados agotaron todos los recursos.

Fernando Blanco y Margarita Grau fueron condenados en 2019 por la Audiencia de Lérida, donde residían por aquel entonces, a cinco y tres años de cárcel respectivamente por un delito continuado de estafa agravada, después de que el tribunal considerara probado que urdieron un plan para aprovecharse de la enfermedad rara que sufría la menor para enriquecerse ilícitamente. Para ello constituyeron la Asociación Nadia Nerea para la Tricotiodistrofia y Enfermedades Raras de Baleares, cuyos fondos se quedaron para ellos. ■

**EL SEÑOR** 

### **Don Manuel Gella Lascas**

Viudo de doña Sara Iturriaga López

Que falleció en Zaragoza, el día 31 de julio de 2024, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

Sus apenados: hijos, Sara y Paco, Esther y Cristóbal; nietos, Sergio y Laura; hermanos políticos, Rosa y Luis; primos, sobrinos y demás familia. No le olvidan.

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral corpore insepulto que, por el eterno descanso de su alma, se celebrará hoy, día 1 de agosto a las 11:00 horas, en la Iglesia Parroquial de Santa Rita (Zaragoza), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. La capilla ardiente queda instalada en el velatorio nº1 de Tanatorio Centro.

ENALTA - Tanatorio Centro. Camino de las Torres 73. 976 272711



### Esquelas

Última hora de recogida, 22:00 horas, en nuestras oficinas (Hernán Cortés, 37), o en cualquier compañía funeraria.

Tel. 976 700 400 · e-mail: publicidad@aragon.elperiodico.com www.elperiodicodearagon.com/noticias/esquelas

Camino de las Torres, 73 Zaragoza Tel. 976 27 27 11 (24 H.)



Tanatorio propio
Presupuestos telefónicos
Todas las compañías de seguros

### Del 10 al 17 de agosto

La cita batirá en esta vigésimo primera edición su récord de invitados, con intérpretes tan conocidos como Antonia San Juan, Luis Bermejo, Miriam Díaz Aroca o Luisa Gavasa. Las proyecciones, con estrenos nacionales, serán gratuitas.

# El Festival de Cine de Tarazona reunirá este año a más actores que nunca

RUBÉN LÓPEZ Zaragoza

El prestigio del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria no ha dejado de crecer en los últimos años y se ha convertido ya en el certamen de comedia más importante del país. En esta vigésimo primera edición se volverá a demostrar, con estrenos nacionales y la presencia de grandes actores y directores. De hecho, la cita, que se celebrará del 10 al 17 de agosto, acogerá este año a más invitados que nunca. Rostros muy conocidos -como los de Elena Irureta, Patricia Conde, Antonia San Juan, Luis Bermejo, Luisa Gavasa, William Miller o Miriam Díaz Aroca - pasarán a lo largo de las ocho jornadas por el Teatro Bellas Artes de Tarazona.

«Estamos muy satisfechos porque este año vamos a marcar un récord de profesionales que vendrán a presentar sus trabajos. Además de los largos, que contarán con parte de equipo técnico y del elenco, han confirmado su asistencia 30 de los 44 cortos participantes, lo que supondrá la visita de más de 60 actores, directores y productores», subrayó ayer el director del festival, Raúl García Medrano, que presentó la cita en el espacio Ibercaja Xplora junto a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tarazona, Ana Calvo.

El festival seguirá siendo igual de accesible que en las 20 ediciones anteriores. A todas las proyecciones se podrá entrar de forma gratuita, aunque para ver los largometrajes habrá que recoger una invitación en la taquilla del teatro media hora antes de cada pase.

En total, se proyectarán los 44 cortos y las siete películas (Amor en toda la cara, Solos en la noche, Keratyna, Lo carga el diablo, Buscando a Coque, El carné y Hotel Bitcoin) que competirán en sus respectivos certámenes nacionales. Los cortos se proyectarán a las 19.00 horas y los largometrajes a las 22.30 (previamente se celebrará un coloquio con los respectivos equipos artísticos).

Varias de estas películas se



La concejal de Cultura de Tarazona, Ana Calvo, el director del festival, Raúl García Medrano, y Carmen Pardo, de Ibercaja, ayer en la presentación.

### La cita premiará a Elena Irureta, Patricia Conde, Cristina Gallego y Marta Hazas

exhibirán en Tarazona antes de su llegada a los cines. Entre los cortos habrá ocho premieres mundiales y dos a nivel nacional. Como siempre, el cortometraje ganador accederá de forma directa a la lista de candidatos a Mejor Corto de Ficción de los Premios Goya.

Precisamente, el momento cumbre del festival llegará el 17 de agosto con la gala de clausura. Además de desvelar los ganadores, la cita volverá a realizar sus tradicionales homenajes. La actriz protagonista de la serie Patria, Elena Irureta, recibirá el premio Tarazona y el Moncayo, mientras que la

presentadora Patricia Conde y las intérpretes Marta Hazas y Cristina Gallego recogerán el premio Talento de Comedia.

La entrada a la gala, que comenzará a las 19.00 horas, también será gratuita, pero habrá que recoger la invitación en la taquilla desde las 17.00. La fiesta de clausura contará con la banda de la película La estrella azul, de Javier Macipe.

### Hoteles llenos

Durante las últimas ediciones, el festival ha contado con una media de 6.000 espectadores en cada edición, visitantes que como recordó Ana Calvo llenan todas las plazas hoteleras disponibles en Tarazona. «La localidad se transforma esos días y el cine está en las calles», destacó.

La organización ha introducido este año varias novedades. Así, se celebrarán cuatro matinales infantiles tanto en Tarazona (con la proyección de la película de Buster Keaton Sherlok Jr y pianista en directo) como en El Buste, Santa Cruz de Moncayo y Vera de Moncayo (con una selección de cortos de la sección oficial). De esta forma, el festival llegará a otros municipios de la comarca, con el objetivo de seguir abriéndose a otras localidades en un futuro.

Además, por primera vez en la historia del certamen, habrá cine al aire libre. La película *El carné*, una de las siete competidoras, se proyectará el 15 de agosto en la plaza de toros vieja de Tarazona.

«El objetivo es seguir creciendo dentro de nuestras posibilidades y que se sigan presentando en el festival estrenos nacionales y mundiales, como sucedió por ejemplo el año pasado con la segunda parte de Campeones», subrayó García Medrano, que añadió que otra de las grandes aspiraciones del festival es seguir «dignificando» el género de la comedia. El estreno mundial de este año será el de la película Hotel Bitcoin, con Alejo Sauras, Canco Rodríguez, Pablo Chiapella y Marta Hazas en su elenco.

Jaime Galindo

El certamen se abrirá el sábado 10 de agosto con el comienzo del tradicional Taller de Realización de Cortometrajes, cuyo resultado se podrá ver en la gala final. Ese primer día también se inaugurará la exposición *Una travesía de cine:* Festivales de Aragón, en la que se podrán ver todos los carteles de los diferentes festivales de cine que se celebran en Aragón.

Como ya es habitual, algunas de las noches se celebrarán monólogos a cargo de conocidos humoristas. Toda la programación detallada, tanto de las proyecciones como de las actuaciones, puede consultarse en la web www.cinetarazonaymoncayo.es.

28 | Cultura el Periódico de Aragón

### Del 3 al 10 de agosto

Durante una semana, con motivo del Festival de Música Antigua, se sucederán ocho conciertos gratuitos en espacios emblemáticos de la ciudad.

### La música antigua brillará un año más en las iglesias de Daroca

ANDREA SÁNCHEZ Zaragoza

En España se calcula que se realizan más de 870 festivales al año. Dentro de la gran variedad de géneros y estilos que abarcan, la localidad aragonesa de Daroca entró hace años en este círculo cultural gracias a su Curso y Festival de Música Antigua, que este año celebra su cuadragésima sexta edición. Durante una semana, del 3 al 10 de agosto, la música se colará por todos los rincones del municipio zaragozano.

Este evento, que ha conseguido convertirse en referencia nacional, es el más antiguo de España de este tipo de música, uno de los más longevos de Europa, y el único, junto al de Urbino, que va unido a un curso de la misma índole. El festival tuvo un comienzo casual. Se creó en 1979 en conmemoración del 300 aniversario de la muerte del insigne organista darocense Pablo Bruna.

José Luis González Uriol, director del festival y del curso junto a Javier Artigas, manifestó ayer en la presentación que se siente «emocionado de afrontar una nueva edición de esta simbiosis que se forma en Daroca». «Se crea un ambiente muy bueno que mezcla la enseñanza con el entretenimiento», añadió.

El curso y el festival son iniciativas diferentes, pero que están totalmente unidas. El primero, estará
impartido por 18 profesores destacables y dos colaboradores, que se
encargarán de impartir las 18 materias. Dentro de ellas, hay especialidades instrumentales, vocales e
incluso un seminario de afinación y
mantenimiento de clavicémbalos.
En torno a 100 alumnos de toda Europa e incluso América se desplazarán hasta Daroca para asistir al curso.

#### La programación

Junto al curso, y de manera paralela, se desarrolla el Festival de Música Antigua. Este evento, que año tras año pone a Daroca como epicentro de la música antigua a nivel internacional, celebrará ocho conciertos en total en la Iglesia de San Miguel, la Iglesia de Santo Domingo y la Basílica Colegial de Santa María de los Corporales.

En estas joyas arquitectónicas, junto a grupo ya consagrados como los solistas de la OBS (sábado 3 de agosto), o Camerata Iberia (domingo 4), unidos a la presencia de prestigiosos solistas como Gaetano Nasilio, Sara Bennici (sábado 10) o José Luis González Uriol (jueves 8),



Concierto en la Iglesia de San Miguel en una anterior edición.

DIPUTACION DE ZARAGOZA

El Festival de Música Antigua de Daroca se presentó ayer en la DPZ.

dan paso a jóvenes valores aragoneses ya consolidados en el panorama de la música antigua española como Hugo Bolívar, miembro del grupo Qvinta Essençia (lunes 5), y el violagambista Miguel Bonal (martes 6).

También destacan en el programa dos conciertos centrados en figuras femeninas; el espectáculo escénico en torno a la figura de Marguerite Porete (miércoles 7), mística beguina y el programa dedicado a la música en las Fundaciones de Santa Teresa de Jesús.

La oferta se completa con el tradicional concierto que tiene como eje central al monumental órgano de la Basílica de Santa María. Una actuación encabezada por Joao Vaz al órgano, acompañado por la soprano Eduarda Melo y el trompetista Bruno Fernandes, que tendrá lugar el viernes 9. ■

### Desde septiembre

El Teatro de las Esquinas volverá a acoger grandes conciertos este próximo curso

EFE Zaragoza

El concierto de Michael's Legacy, el próximo sábado 21 de septiembre, abrirá la temporada de grandes conciertos en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, que ha programado un total de 24 actuaciones hasta el próximo mes de febrero.

El cartel de la nueva temporada lo conforman grupos y solistas de primera línea que abarcan diferentes estilos y tendencias musicales. Desde el potente rock de los australianos Airboune, pasando por el eclecticismo de los uruguayos El Cuarteto de Nos o el rock clásico de Los Rebeldes, hasta la exquisitez de Zenet, el rap de Lágrimas de Sangre o La Élite.

También habrá pop rock con Los Zigarros o los grandes tributos a figuras de la talla de Michael Jackson, Beatles, Ludovico Einaudi o Maná o la originalidad de la Power Up Orchestra y su revisión audiovisual de las bandas sonoras del universo Dragon Ball. Uno de los grupos más esperados, Carolina Durante, se subirá al escenario del Teatro de las Esquinas el 24 de enero.

También pasarán por las Esquinas Alex O'Dogherty & La Bizarrería: Vuela mi voz, el viernes 27, y al día siguiente lo harán Lágrimas de sangre. ■

Festival Brizna

### Este fin de semana

El año pasado el festival congregó a más de 7.000 espectadores, cifras de récord para un evento musical de estas características.

### Cariño, Cupido y Burning lideran el Festival de las Artes de Ayerbe Brizna

EL PERIÓDICO Zaragoza

Todo está listo en Ayerbe para acoger la cuarta edición del Festival de las Artes de Ayerbe Brizna, que se celebrará desde mañana y hasta el domingo. Apostando por una programación rica y variada, que busca un público de varias generaciones, con Cariño, Cupido y Burning, como principales reclamos. Los asistentes también podrán disfrutar de los conciertos de Cala Vento, Tu Otra Bonita, Rupatrupa, Domador y Lady Banana. La edición del año pasado del Brizna superó los 7.000 espectadores, todo un récord para un evento musical de sus características.

Mañana viernes se subirán al escenario de Ayerbe Cupido, Calavento y Lady Banana. La noche cerrará con la sesión de Florida&Hermosso.

El sábado contará con artistas



Imagen de una edición anterior del Brizna, en Ayerbe.

de una carrera más o menos reciente pero que están comenzando a asentarse y a llenar grandes espacios: Cariño, Tu Otra Bonita y los oscenses Domador. La noche acabará con la sesión de la Luna Roja DJ. La última jornada del Brizna tendrá en su escenario a una de las bandas de rockmás míticas del país: Burning.■ el Periódico de Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024

### Yacimiento arqueológico

Los arqueólogos destacan que el yacimiento de Huerto Raso, en el Somontano, y sus nuevos hallazgos permitirán entender mejor a las sociedades humanas de hace 7.000 años.

### El Parque del Río Vero, una ventana a la sociedades neolíticas del Pirineo

EL PERIÓDICO Zaragoza

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Autónoma de Barcelona han hallado numerosos restos en el yacimiento de Huerto Raso que evidencian la presencia de las comunidades neolíticas que habitaron en el Parque Cultural del Río Vero (en el Somontano de Huesca), así como de sus formas de vida y prácticas cotidianas.

En un comunicado, los investigadores calificaron de éxito las excavaciones llevadas a cabo en este yacimiento, un abrigo prehistórico descubierto hace más de 50 años por el investigador Ignacio Barandiarán y cuya antigüedad se remonta, a partir de las primeras investigaciones desarrolladas por especialistas del Museo de Huesca, a 7.000 años atrás.

Los arqueólogos destacaron que a pesar de que hasta ahora sólo se habían realizado sondeos parciales para datar su origen, la campaña de excavaciones intensiva desarrollada este mes de julio ha permitido documentar la presencia estacional de grupos neolíticos y de posibles ocupa-



Los arqueólogos trabajan en el yacimiento de Huerto Raso, en el Parque Cultural del Río Vero.

ciones posteriores. Entre los artefactos descubiertos se incluyen herramientas de sílex, cerámica y molinos, así como estructuras habitacionales.

También se han recuperado restos óseos de los animales consumidos por los ocupantes del abrigo prehistórico, destacando numéricamente los cazados frente a los domésticos, así como abundantes residuos vegetales.

Los arqueólogos del equipo señalaron que el estudio de estos hallazgos proporcionará una visión detallada de las prácticas cotidianas y de subsistencia de las primeras comunidades agrícolas de la región.

«El yacimiento de Huerto Raso es una ventana al pasado que nos permite entender mejor el desarrollo de las sociedades humanas durante el neolítico antiguo en el área prepirenaica», explicó Alejandro Sierra, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien dirige la excavación junto a Marta Alcolea, investigadora de la Universidad de Zaragoza, y al investigador independiente Rafael Laborda.

A su juicio, los descubrimientos realizados son importantes no sólo para el ámbito académico, sino que enriquecen también

el patrimonio cultural de la región.

En este sentido, el investigador destacó también que el yacimiento se ubica en pleno corazón del Parque Cultural del Río Vero, que está rodeado por numerosos enclaves con arte rupestre postpaleolítico, declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. De hecho, los cañones del Río Vera acogen 60 abrigos rupestres, como el conocido del ciervo de Arpán o el de la cueva de la Fuente del Trucho.

#### Próximos trabajos

Con la finalización de los trabajos de campo, el equipo se prepara ahora para la fase de análisis de los hallazgos, lo que será crucial para una comprensión más profunda del contexto arqueológico

### Se han descubierto herramientas de sílex, cerámica, molinos y varias estancias

del yacimiento, informaron las citadas fuentes.

Estos estudios incluirán, además de los tradicionales estudios de materiales líticos y cerámicos, dataciones de carbono 14 y análisis arqueozoológicos, arqueobotánicos y de residuos en cerámicas y molinos, para entender mejor las estrategias de subsistencia de los habitantes neolíticos.

Está previsto, en futuras fases, difundir los resultados entre la población local y presentarlos en conferencias internacionales, además de publicar los resultados en revistas científicas, contribuyendo así al conocimiento global de las sociedades prehistóricas en Europa.

### El Periódico

### Desde hoy y hasta el domingo

La vigésimo tercera edición de la cita ha programado cuatro espectáculos de primer nivel con el enoturismo como telón de fondo.

### El Festival Vino Somontano llena Barbastro de magia, danza y conciertos

E. P. Zaragoza

La fiesta de la cultura, la gastronomía y el buen vino regresa a Barbastro, un año más, gracias al Festival Vino Somontano en su vigésimo tercera convocatoria. A partir de hoy y hasta el domingo, miles de visitantes disfrutarán en la ciudad altoaragonesa del festival, uno de los eventos enoturísticos más importantes del país. Durante estos



Mayumana ofrecerá mañana su espectáculo 'Impulso'.

cuatro días, se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades que servirán para acercar el arte, la cultura y el buen vino de una manera fresca y abierta a todo tipo de públicos.

La esencia, razón de ser y principal atractivo del festival es la Muestra del Vino Somontano. Durante las cuatro noches del certamen, a las 21.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una carta de 84 vinos de DOP Somontano y más de 100 tapas. La degustación gastronómica correrá a cargo de 24 restaurantes de la provincia de Huesca que cuentan con su propio espacio en el evento. Estos establecimientos ofrecerán y prepararán los mejores acompañantes al vino Somontano.

Esta fiesta del vino Somontano no se olvida de la cultura y el espectáculo. Esta noche, a las 22.30 horas, estará Dakris, El Mago Inivisible y el sábado, 3 de agosto, a la misma hora, Los 80's. Una movida de musical. Además de esas dos dobles funciones, el espectáculo Impulso de Mayumana, mañana, y el concierto de Coldplace, el domingo, completan el cartel.

El festival cerrará su propuesta cultural con un programa de catas de vino en horario diurno (18.00 horas), cuyas plazas se completaron en menos de diez días. Desde la organización aseguran que están viviendo una «intensa y animada» víspera.

### **REAL ZARAGOZA**

### Victoria con nota en La Finca

El gol de Adrián Liso da un justo triunfo en un amistoso muy serio de los de Víctor ante el único rival de Primera en la pretemporada, un Getafe que apenas jugó al fútbol y que está más cogido entre alfileres que el Zaragoza

0-1 Getafe Real Zaragoza

GETAFE: Letacek (Soria, m. 46), Iglesias (Lee, m. 46), Djene (Gastón, m. 46), Duarte (Alderete, m. 46), Rico (Gorka, m. 46), Uche (Carles Pérez, m. 37), Milla, Yellu ((Isma, m. 6), Aleñá (Nabil, m. 66), Risco, Sola (Martín, m. 66).

REAL ZARAGOZA: Femenias (Poussin, m. 46), Calero (Luna, m. 74), Lluís López, Jair (Sabater, m. 83), Tasende (Nieto, m. 74), Marc Aguado (Grau, m. 62), Toni Moya (Keidi Bare, m. 74) Liso (Cuenca, m. 83), Bermejo (Sans, m. 74), Azón (Sergi Enrich, m. 62) y Soberón (Bazdar, m. 62).

GOL: 0-1, m. 35, Liso.

**ÁRBITRO:** Jorge Tárrega. Amonestó a Liso, por parte del Zaragoza, y a Milla e Isma, del Getafe.

INCIDENCIAS: Partido disputado en Algorfa a puerta cerrada.

#### S. VALERO Algorfa

Era el ensayo más exigente de la pretemporada, el único enemigo de Primera y el Real Zaragoza lo solventó con nota, con un partido muy serio en defensa, ante un rival sin delanteros, eso sí, y con buenas alianzas en ataque, por las dos bandas y con Liso, autor del gol de la victoria, demostrando que sigue en estado de gracia. El Zaragoza, en condiciones difíciles por la temperatura, tuvo más ocasionesy llegadas, en un partido planteado como test serio por Víctor, dentro de la tremenda provisionalidad que hay en la plantilla y que dejó un buen sabor de boca. Además, cuenta hasta ahora todas las citas veraniegas por victorias, no quiere decir mucho, pero siempre es buen síntoma.

Con un tremendo calor como protagonista, con un campo sin gradas y vestuarios propios de una construcción provisional, aunque con buen estado el césped y con el Getafe llegando al partido solo 15 minutos para que arrancara con retraso el duelo. Esto tienen los amistosos en La Finca Golf, un lugar para venir de vacaciones, pero no apto para el fútbol amedia tarde. El Zaragoza de Victor salió casi con lo mejor que tiene disponible, aunque en el once estuvieran descartes como Jair o Bermejo, porque el estado de revolución de la plantilla así lo indica. El Getafe, sin delanteros y con pocos jugadores del primer equipo, solo 17, apostó por Sola, un extremo, como referencia y



Los jugadores del Real Zaragoza celebran el tanto de Liso que acabaría dando la victoria al Zaragoza.



Liso, autor del tanto del triunfo, conduce el balón durante el choque.

pobló el centro del campo con Yellu, Uche, objeto de deseo zaragocista, y Milla, para echar a una banda Carles Aleñá.

El duelo arrancó con dominio zaragocista, con un 4-4-2 claro en el que Azón y Soberón tenían que intercalarse en la presión, algo que hicieron poco, con Bermejo y Liso en los costados para que la sala de máquinas fuera de Marc y Toni Moya. El equipo de Víctor tenía más el balón, mientras el Getafe de Bordalás esperaba alguna contra para hacer daño. Soberón, tras una jugada entre Azón y Liso, dio el primer aviso y el buen juego de Bermejo entre líneas, de Calero en el lateral y la visión de Toni Moya hicieron que el Zaragoza fuera superior. Un inoportuno tropezón de Azón, a veces brillante otras desafortunado, pero siempre intenso, evitó el primer gol tras un buen pase de Calero después de un envío de Moya. Mientras, Bermejo, en los pasillos interiores, tras pase de Toni Moya, rozó hacer diana en un buen disparo desde la frontal.

El calor y las molestias de Uche adelantaron la pausa de hidratación y después de ella Bordalás situó a Sola en el carril para adelantar a Uche y, en la primera que tuvo el extremo, la mandó al palo en la ocasión más clara del Getafe. No aguantó mucho más Uche sobre el césped y dejó al Getafe con 10 para que el Zaragoza lo aprovechara para marcar el primer gol en una perfecta acción de Toni Moya, Tasende y pase de la muerte de Azón que Liso, entrando desde atrás, envió a la red. El canterano ha empezado muy enchufado esta pretemporada, señal de que acepta el rol de protagonista que va a tener.

Francisco Peñaranda

El gol hacía justicia a lo visto en el césped y Bordalás equilibró fuerzas con la entrada de Carles Pérez, recién llegado al equipo y que se situó en punta de lanza. El Getafe, con la marca de la casa, endureció el choque y Yellu mereció la amarilla por varias entradas que antes había visto Liso por un agarrón. El que la vio fue Milla por otra falta antes de que el colegiado señalara el final del primer acto cuando los dos equipos estaban más empeñados en no jugar que en hacerlo.

Hizo hasta cinco cambios el Getafe y Víctor solo tocó la portería tras el descanso con la entrada de Poussin, señal en la ausencia de relevos de que el entrenador le daba rango de total seriedad al pleito. Bordalás, ya recurriendo a los muchos canteranos que tiene en el stage en La Finca, situó a Aleñá ya Carlos Pérez como referencias y el Getafe salió más enchufado, provocando la primera parada de Poussin tras disparo de Carlos Pérez. El Zaragoza no tardó en despertar,

### **El amistoso**

### El All Ettifaq se cae el sábado

No habrá triangular el sábado en el partido que tenía previsto cerrar la concentración de pretemporada de San Pedro del Pinatar, con dos rivales, el Elche y el Al Ettifaq saudi, que finalmente ha declinado jugar este amistoso. El conjunto que entrena el exjugador inglés Steven Gerrard no participará finalmente en ese duelo, que se queda solo como un partido entre el Real Zaragoza y el Elche desde las 19.00 horas. Esa de hecho iba a ser la configuración inicial, pero después se unió el cuadro saudí, que está haciendo una concentración en la zona y que ayer estuvo en Pinatar Arena, jugando contra el Oviedo un encuentro matinal que acabó con victoria oviedista por 3-2 tras la remontada asturiana.

sobre todo por su carril izquierdo y con Toni Moya en el timón. Una buena acción de Azón provocó el centro peligroso de Liso sin rematador.

Grau, Bazdar y Enrich entraron al cuarto de hora para dar más oxígeno a la medular y a la presión arriba en un duelo que tenía más dominio del Getafe, que solo inquietaba de verdad cuando el balón le llegaba a Carles Pérez, que provocó una gran parada de Poussin antes de que nuevo Carles Pérez en una acción en la que Jair, de buen nivel todo el partido, reculó demasiado disparara flojo ante Poussin. Nuevos cambios con el recién llegado Keidi Bare, Luna, Pau Sans y Nieto y nada más llegar esos relevos un buen pase de Luna acabó con Pau Sans plantándose por los pasillos interiores ante Soria, que repelió su disparo.

Como en el tramo final del primer acto, y ya por fin con temperatura adecuada para jugar, el Getafe endureció el choque, con varias faltas, en particular una de Isma sobre Liso. El Zaragoza ya recurrió a más jugadores del Aragón en los últimos instantes, con Cuencay Sabater, manteniendo el tipo, pese a otra ración de dureza, esta vez de Alderete. ■



Dani Tasende trata de irse de dos rivales durante el encuentro de ayer en Algorfa.

# Tasende: «Creo que lo estamos haciendo bien»

El lateral zaragocista celebró el triunfo pero, sobre todo, la puerta a cero: «Es un paso adelante, queremos llegar bien al inicio de Liga»

S. VALERO Algorfa

De nuevo, Dani Tasende estuvo entre lo más destacado del Real Zaragoza en un nuevo test de pretemporada saldado con la tercera victoria de un equipo aragonés que aún no ha encajado un gol, lo que se convierte en un buen síntoma de cara al estreno liguero, dentro de algo más de dos semanas. «Ganar y dejar la portería a cero siempre es importante. Al final, queremos llegar bien al inicio de la competición y creo que lo estamos haciendo bien», afirmó el defensor al término del encuentro ante el Getafe.

El gallego, que inició la jugada del gol del triunfo a través de una combinación con Azón que culminó Liso, destacó que el choque frente a la escuadra de Bordalás había sido «duro». En este sentido, recordó que el Getafe «es un equipo de Primera División que tiene jugadores de mucha calidad», pero el lateral incidió en las buenas prestaciones ofrecidas por el Zara-



### Rico: «Los he visto bien, pero hay que ir con calma. Ojalá puedan subir, les deseo lo mejor»

goza. «Hemos competido de tú a tú y además hemos logrado dejar la puerta a cero, lo que, repito, siempre supone un paso hacia delante y hay que crecer a partir de ahí», valoró.

Pero, por supuesto, el equipo todavía tiene mucha tarea por delante, como proteger a ultranza las ventajas que tanto cuesta lograr. «Eso lo tenemos que mejorar, sí, pero, al final, se trata de partidos de pretemporada en los que hace mucho calor y cuando das el 100% es normal que siempre se produzca alguna bajada. Esperemos que podamos solucionarlo para la Liga, que es donde realmente importa»,

apuntó el gallego.

Tasende, de lo mejor del Zaragoza esta pretemporada, se muestra cómodo con el manual de estilo impuesto por Víctor Fernández.
«Estamos trabajando en que los
laterales seamos profundos y que
sepamos cuándo hay que subir y
cuándo no. En ello estamos y tratando de trabajar duro ese concepto».

### Rico desea lo mejor

Por su parte, Diego Rico, exjugador del Real Zaragoza ahora en las filas del Getafe, valoró el partido realizado por el conjunto aragonés, al que deseó lo mejor en la competición. «Los he visto bien, pero hay que tener los pies en el suelo e ir con calma y partido a partido», destacó el lateral izquierdo burgalés, que advirtió de la incomodidad de una categoría en la que el Zaragoza acumula ya doce temporadas consecutivas. «Ya se sabe cómo es la Segunda División», aunque reiteró sus mejores deseos para su exequipo. «Ojalá puedan subir a Primera y les deseo lo mejor».

### El Blackburn paga 1,8 millones por Gueye

Francisco Peñaranda

El exjugador del Real Zaragoza, Pape Gueye, es desde el martes por la noche nuevo jugador del Blackburn Rovers, de la Segunda División inglesa, que ha pagado 1,8 millones de euros por hacerse con los servicios del delantero, que firma por tres temporadas.

Blackburn Rovers



Gueye, en su presentación

### El Deportivo Aragón empata ante el Lleida

En el primer test de la pretemporada para el filial frente al Lleida, el partido, disputado en la Ciudad Deportiva, finalizó con 3-3 en el marcador. Los goleadores fueron obra de Yoha, Chema y el delantero del juvenil Hugo Pinilla. El siguiente duelo del Aragón será el sábado frente al Sadabense.

### Fernando López estará mañana en El Pinatar

El nuevo director general del Real Zaragoza, Fernando López, tiene previsto acudir mañana viernes al stage del equipo aragonés en San Pedro del Pinatar. El madrileño ocupa el cargo desde el pasado mes de junio tras la salida de Raul Sanllehí, que presentó su renuncia. Ahora, ejerce de jefe de operaciones en el Inter de Miami.

### El Zaragoza lamenta el fallecimiento de 'Guti'

José Ignacio Gutiérrez Ruiz 'Guti' falleció ayer a la edad de 64 años. Fue portero del Real Zaragoza en la temporada 1982-1983. Estuvo en la entidad zaragocista durante una campaña y no llegó a disputar ningún partido con el club. Aterrizó en La Romareda procedente del Barakaldo y en el año 1990 decidió colgar las botas.

32 Deportes el Periódico de Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024

### **REAL ZARAGOZA**

Víctor se ha llevado a 7 jugadores del Aragón a San Pedro del Pinatar, con muy diferentes perfiles y situaciones. El meta Acín es el veterano en este stage y no ha debutado en el Zaragoza, lo que sí han hecho Sans, Terrer y Cuenca, en Barrachina está el central del futuro y Sabater y Boaz acaban de llegar al club

### Los aspirantes llaman a la puerta

Real Zaragoza

#### S. VALERO San Pedro del Pinatar

En tiempos de grandes cambios las oportunidades suelen aflorar de forma más sencilla y una honda transformación es la que está viviendo el Real Zaragoza de Víctor Fernández, que se ha llevado a San Pedro del Pinatar a siete jugadores de la cantera, sin contar ahí a Adrián Liso, de rol y contrato ya de primer equipo. El meta Acín, los defensas Hugo Barrachina, Juan Carlos Sabater y Boaz Hallebeek, el medio Lucas Terrer y los delanteros Marcos Cuenca y Pau Sans componen la expedición del Aragón en este stage con la idea de convencer a Víctor y con muchas diferencias en cada caso, aunque la ilusión y las ganas no se negocian en ninguno de ellos.

Acín es el único que ha repetido en los tres stages. Recién renovado con el Aragón y a sus 23 años, no ha debutado aún con el Zaragoza y también es más que difícil que lo haga este año. Los casos de Pau Sans, Terrrer o Cuenca son diferentes, porque todos se han estrenado con el primer equipo. Cuenca lo hizo el curso pasado ante el Elche y con Escribá y jugó otros tres partidos más con Víctor, siempre saliendo desde el banquillo. Su condición de atacante multiusos y su capacidad ofensiva (9 goles en

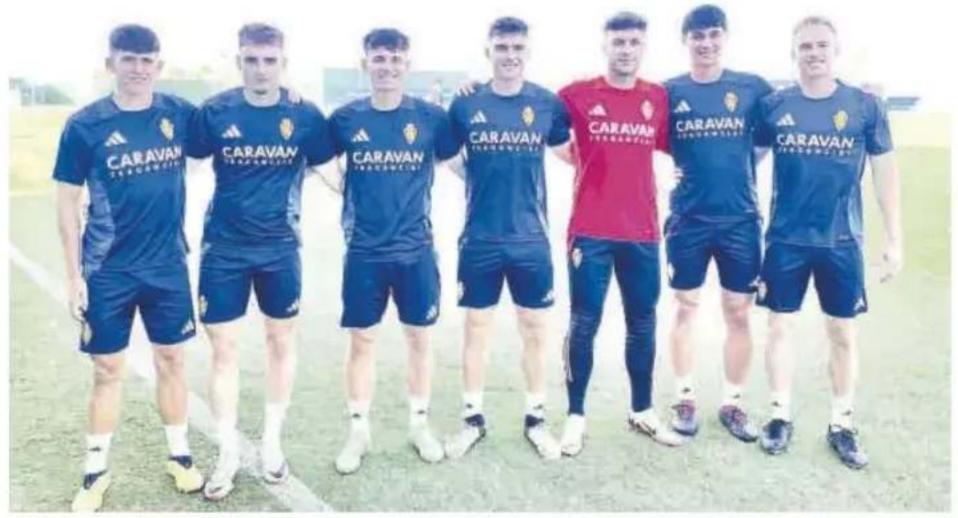

28 partidos con el filial) han hecho que la apuesta sea decidida por él, con un contrato hasta 2028.

Pau Sans vivió un curso pasado de cierto estancamiento tras su brillante irrupción en la 22-23, cuando Escribá, todavía en edad juvenil, le dio 7 partidos y dejó muy buenas sensaciones. No llegó a Pinatar el año pasado por una lesión y en la temporada pasada solo pisó el primer equipo en tres encuentros, anotando 4 goles en 24 choques con el Aragón. A Víctor le gusta y lo ha dicho en más de una ocasión, por su talento, frescura,

inteligencia en el área y en el desmarque y en esta pretemporada se le está viendo a un muy buen nivel.

Con 19 años recién cumplidos, Lucas Terrer ya sabe lo que es jugar cuatro partidos en el primer equipo. El centrocampista aúna salida de balón y dotes de mando en el medio con el despliegue para ser una de las joyas de la cantera, que hasta ha pisado ya la sub-19 de la selección sin llegar a debutar. Víctor va a estar muy pendiente de él. También lo estará de Barrachina, todavía a punto de empezar su último año de juvenil. El central

zurdo, también internacional en categorías inferiores, derrocha buena colocación, capacidad con el balón y talento.

Del filial del Cartagena ha llegado Juan Carlos Sabater, que hasta pisó el primer equipo del Efesé el curso pasado. A sus 19 años, es un defensa agresivo, rápido y muy físico, con cualidades para jugar de lateral derecho si domina sus impulsos. Boaz Halleweek, nacido en Utrecht pero formado en el Nástic, llegando hasta el filial, La Pobla de Mamufet, es un lateral zurdo de 22 años, profundo y cumplidor.

### Europa Press

# 00

Primera al Espanyol, que no es una de las dos ofertas de traspaso que tiene el Villarreal, una de

ellas la granadina. El Zaragoza ofrece una cesión con opción de compra. ■

### **Fútbol**



Javi Pérez, ayer en Huesca.

### La SD Huesca pierde ante el **Espanyol** y anuncia a Javi Pérez

**GUILLERMO BURGOS CINTO** Zaragoza

La SD Huesca sumó in extremis la primera derrota de la pretemporada ante el Espanyol, con un gol en el último minuto de Pere Milla. Durante los primeros cuarenta y cinco minutos fue el conjunto local el que llevó la batuta en el ataque. El Espanyol probó con algunos disparos sobre la portería del Huesca, el más peligroso a pies de Carlos Romero que tuvo que parar el meta Juan Pérez.

A pesar de no ser tan incisivo, también le llegó la oportunidad al conjunto de Hidalgo, con un disparo de Armero que detuvo el guardameta perico.

En la segunda mitad ambos equipos generaron poco peligro, aunque el Espanyol presionó a los oscenses durante la recta final. A tres minutos del 90, Jofre tuvo el primero de los pericos, con un disparo que atrapó Juan Pérez. Pero en el último minuto Diego González empujó un balón con el pecho dentro del área oscense en un intento de despeje, que aprovechó Pere Milla para anotar el único gol de partido y dar la victoria al Espanyol.

Además, la SD Huesca anunció ayer una incorporación para reforzar el centro del campo oscense. Se trata del centrocampista de 28 años Javi Pérez, quién llega libre tras jugar la pasada temporada en el Alcorcón. ■

### Álex Forés, una decisión inminente

El punta quiere aclarar su futuro en breve y el Granada es el favorito para su fichaje

S.V. San Pedro del Pinatar

No tardará Álex Forés en decidir su futuro, esta semana o la próxima se ha marcado y es la pieza más codiciada del mercado de Segunda. El Villarreal, donde tiene dos años de contrato, prefiere traspaso, pero respetará la decisión del punta.

Ahora, ya cerca de empezar el trabajo grupal tras su lesión en la tibia de mayo y con un regreso previsto para no antes de mediados de septiembre, el punta tiene sobre la mesa propuestas de más de la mitad de Segunda, con el Granada como favorito y con el Zaragoza pendiente de esa decisión, ya que tanto Cordero como Víctor han hablado con el punta varias veces. Forés aún espera en

Forés celebra un gol con el ahora zaragocista Tasende.

Deportes | 33 el Periódico de Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024

### Juegos Olimpicos QQ





### **Tenis**

### Nadal y Alcaraz despiertan de golpe de su gran sueño olímpico

Los estadounidenses Krajicek y Ram, dos reputados doblistas, acabaron (6-2, 6-4) en una hora y 38 minutos con la ilusión que habían generado las dos estrellas españolas

SERGIO R. VIÑAS Paris



Este oro solo existía en nuestra imaginación y no teníamos ni idea. PARIS 2024 Lo deseamos y creímos en él con tanta fuerza que

nos convencimos de que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz habían venido a París a recogerlo por nosotros. Pero el deporte tiende a retorcer los guiones más bellos, los que dibujaban al mejor tenista que jamás conocieron las pistas de Roland Garros besando un oro olímpico junto a su heredero natural, abrochando con una corona de laurel una carrera irrepetible.

Lo deseamos con toda nuestra alma y creímos en este oro que nunca será. Porque ayer, en uno de los días más negros que recuerda España en unos Juegos Olímpicos, Nadal y Alcaraz se despidieron del torneo de dobles en cuartos de final. Austin Krajicek y Rajeev Ram, dos reputados doblistas estadounidenses, cinco Grand Slams entre ambos, rompieron (6-2, 6-4) el embrujo de los dos mejores tenistas españoles de todos los tiempos en apenas una hora y 38 minutos.

#### Un clínic de cómo jugar

Incluso, qué demonios, lo deseó Francia, lo deseó una París entregado a su tótem extranjero y a su joven pupilo. Pero iba a ser un imposible, en un día de esos en el que todo se sale del revés, en el que si escupes hacia abajo te puede caer el rebote del cielo aunque las leyes de la física digan que es imposible. La insoportable humedad de la Philippe Chatrier terminó de redondear una indescriptible sensación de ahogo por saber que, más allá de la medalla, más allá de España, quizá haya sido la última vez que Nadal hay puesto un pie esta tierra prometida.

Nunca parecieron capaces los españoles de poder superar a sus sincronizados rivales, aunque en el





Nadal y Alcaraz, durante el partido de ayer en la pista central de Roland Garros.

Individuales. PAUL, PRÓXIMO RIVAL

### El murciano accede a cuartos sin problemas

Unas horas antes de su eliminación en el torneo de dobles, Carlos Alcaraz selló su pase a los cuartos de final de individuales. A las 16.16 horas, el murciano cerró su partido (6-4, 6-2) ante el ruso Roman

S. R. V. Paris

Safiullin, bajo bandera neutral en estos Juegos, que había comenzado exactamente una hora y media antes. El arranque de Alcaraz fue voraz, tras conceder un 40-0 con dos restos iniciales horribles. Su res-

puesta fue apuntarse 12 de los 13 puntos siguientes, elevando el 3o en el marcador en apenas 11 minutos. Todo ello sin aparente esfuerzo. Safiullin se apuntó el siguiente juego, rompiendo su servicio en blanco, en uno de aquellos momentos de desconcentración del murciano. Nada que fuera preocupante, pues no tuvo problemas en atar el primer set. Misma dinámica para el segundo, de nuevo con iniciado con un break a favor de Alcaraz, que cerró el pulso de forma cómoda. Mayores complicación tendrá en cuartos ante el estadounidense Tommy Paul, número 13 del mundo. ■

circuito lleven vidas separadas. Krajiceky Ram ofrecieron un clínic de cómo jugar un partido de dobles y, en cierto modo, dieron una lección de humildad a quienes pensaban que esta disciplina bastante con juntar a dos buenos tenistas.

La tarde ya empezó con muy malas sensaciones, con Nadal cediendo el servicio inicial. Malas vibraciones que se incrementaron en el segundo, ganado en blanco por los estadounidenses. Y no, no era un mal comienzo fruto de la agresividad y las altas revoluciones impuestas por Krajiceky Raav. Era algo mucho más preocupante.

Porque más allá del remarcable buen hacer de sus rivales, Nadal y Alcaraz cometían fallos impropios de su nivel tenístico. Muchos errores no forzados, malas decisiones continuadas en la red, también descoordinaciones que sí habían emergido en el debut y parecieron ya corregidas en el duelo de octavos frente a Países Bajos.

Las señales de alarma se encendieron en la tórrida Philippe Chatrier, con un Nadal que fallaba muchísimo en la red y un Alcaraz que se precipitaba en exceso cuando los estadounidenses subían su línea de defensa tras servicio, sobre todo tras el de Krajicek, un auténtico cañón. Intimidados incluso en algunos tramos, la pareja española confirmó su desastre de set perdiendo el definitivo servicio, el del octavo juego (6-2).

### Bola ajustada para el 'break'

Los españoles necesitaban hacer terapia sobre la marcha, sin bajarse del tren, con la presión añadida de saberse a un set de que el mayor sueño olímpico del país se fuera por el sumidero en cuartos, una ronda prematura dada la expectación generada a su alrededor.

Pero no era el día, como demostró el octavo juego que iba a resultar decisivo. Con Alcaraz al servicio, España se vio de repente con 0-40 en contra, hábiles Krajicek y Ram

### Nunca pareció capaz la pareja española de poder superar a un dúo muy sincronizado

para encontrar siempre los lugares en los que sus rivales dudaban de si ir uno o el otro. El break se resolvió con una bola ajustada que, en ausencia del ojo de halcón, Nadal y Alcaraz intentaron discutir durante un par de minutos con la árbitra del partido. El intento fue baldío.

### La caldera de la Chatrier

Se resistieron hasta el final los españoles, con un décimo juego que fue pura pasión. Nadal avivaba con aspavientos la caldera de la Chatrier, de su propia casa, a cada punto que conseguían Alcaraz y él. Pero no había manera, no era el día, y menos con Krajicek al servicio en el juego decisivo. Salvó España una pelota de partido de los estadounidenses, pero a la segunda murieron en la hoguera y, con ellos, las ilusiones de un país que soñaba con su medalla como con ninguna otra.

Nadal se marcha, quizá para siempre. Alcaraz permanece para jugar los cuartos de final del individual, misma ronda que Sara Sorribes y Cristina Bucsa en el cuadro de dobles femenino, la otra opción de medalla que aún tiene el tenis español. Porque no, ese oro que tanto deseábamos no existía. Solo lo hacía en nuestra imaginación y no teníamos ni idea.



34 Deportes

Jueves, 1 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

Europa Press

### () Juegos Olímpicos



Marchand celebra su victoria en la final de los 200 metros mariposa.

### Natación

### Marchand inicia un tiempo, Ledecky perpetúa el suyo

El gran ídolo de Francia protagoniza un momento icónico doblando triunfos en mariposa y braza. La estadounidense logra su octavo oro.

FRANCISCO CABEZAS
París



La leyenda de los Juegos se construye a partir de pedazos icónicos. De aquellos que nunca nadie más olvida. Léon Mar-

chand, a sus 22 años, inicia un tiempo que se presume inolvidable. Katie Ledecky, a sus 27, insiste en perpetuar el suyo.

Marchand sumó dos oros más

en estos Juegos - ya son tres junto al de 400 estilos -. Y los consiguió en pruebas que hasta entonces debían ser antagónicas, los 200 mariposa (1.51.21, con récord olímpico) y los 200 braza. Como si, puestos a romper con la historia, quisiera también hacerlo con las leyes de la naturaleza. Ese viraje cuando todo parecía ya perdido será difícil de olvidar. Ese nado subacuático. Esos últimos 50 metros en los que, con su aleteo, sobrevoló sobre el plumarquista mundial húngaro Milak, que se vio engullido tanto por el alumno aventajado de Phelps como por una afición cuyos

Hugo González sufrió para pasar a la final del 200 espalda; récord mundial de Zhanle

gritos hacían temblar las sillas.

Marchand, a quien la victoria en los 200 braza se daba ya por descontada (con 2.05.82 incluso batió el récord olímpico del australiano Stubblety-Cook en Tokio), tenía en el 200 mariposa la verdadera prueba. La que permitiría saber si es solo un nadador genial y superdotado, o si tiene la capacidad suficiente para convertirse en leyenda.

El suelo comenzó a temblar. Y Milak, que había dominado los primeros 150 metros, se encontró de repente con la cabeza de Marchand a su altura. El francés lo había cazado al emerger del viraje. A partir de ahí, el húngaro se vio condenado. Mientras Marchand nadó el último largo como si casi acabara de comenzar (29.76), a Milak los brazos se le encogieron (30.23). La plata, en su caso, debería ser consuelo. No le ganó un simple rival. Le ganó quien inicia una era.

Extrema la suya Ledecky, que continúa disfrutando con la misma sonrisa estrenada con 15 años en los Juegos de Londres. La estadounidense no solo se revolvió contra su presunto crepúsculo, sino que superó (15.30.02) en cerca de cinco segundos su récord olímpico de los 1.500 logrado en Tokio (15.35.35). Lo hizo nadando sola hasta conquistar su octavo oro olímpico, igualando así Jenny Thompson.

El español Hugo González salió de La Défense con peor cara. Se metió en la final de los 200 espalda, prueba de la que es campeón del mundo. Pero lo hizo con el peor tiempo (1.56.52). Saldrá hoy en la calle ocho. Difícil horizonte.

Quien pudo despedirse en paz fue Jessica Vall. A sus 35 años, y tras nadar la semifinal del 200 braza, pudo decir adiós como merecía, disfrutando sus terceros Juegos.

El colofón llegó con el chino Pan Zhanle rompiendo su récord mundial, el primero en París, en los 100 libre con una increíble marca de 46.40 (en febrero la fijó en 46.80). Zhanle, de 19 años, le sacó más de un segundo al australiano Chalmers (plata) y al rumano Popovici (bronce).

### Judo

Mosakhlishvili y Tsunoda pierden sus batallas por el bronce

FRANCISCO CABEZAS
París

Salió corriendo del tatami Tristani Mosakhlishvili (-90kg), como si quisiera que aquello acabara cuanto antes. Salió con el semblante triste, reflexiva, pero paciente, Ai Tsunoda (-70kg), como si quisiera ver que el camino continúa. El hispanogeorgiano y la ilerdense (de padre japonés y madre francesa), que batallaron ayer todo el día por una medalla, acabaron cediendo en el último escalón.

Mosakhlishvili, tras perder la semifinal, tampoco pudo superar la final de consolación, quedándose con el cuarto puesto. Mientras que Tsunoda, que llegó desde la repesca, también acabó perdiendo el combate con el que hubiera obtenido uno de los dos bronces en disputa.

Mosakhlishvili, a quien llaman Tato, nacionalizado por carta de naturaleza en enero de 2022, llegó a las semifinales tras una matinal en la que venció sus tres combates con una notable superioridad. Cayó en la semifinal ante el número uno y oro en Tokio, el también georgiano Lasha Bekauri. No se repuso de esa derrota. El griego Tselidis, doble bronce europeo, supo defenderse tras apuntarse un rápido waza-ari. A Tsunoda, de 22 años, su determinación obligaba a tenerla en cuenta. Perdió en el combate definitivo de la repesca contra la austriaca Polleres, que no le dio opciones con un ippon.

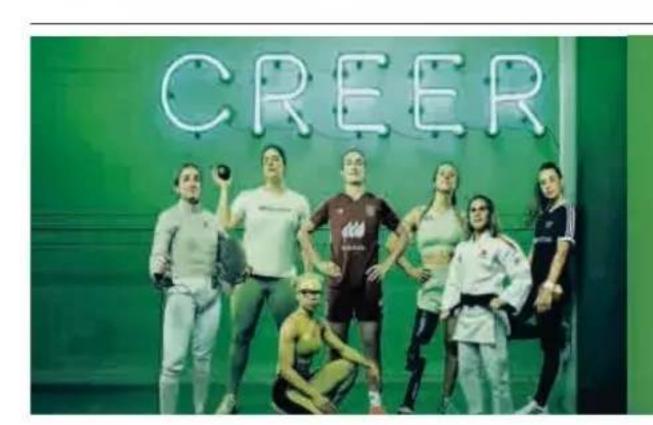

La fuente de energía más poderosa del mundo.





Deportes | 35 el Periódico de Aragón Jueves, 1 de agosto de 2024

### Juegos Olimpicos

EFE / Sashenka Gutiérrez





### Bádminton

### Abián se despide de Paris

El jugador aragonés cayó por 21-10 y 21-13 ante el malayo Lee Zii Jia, en un partido en el que necesitaba una victoria para pasar a octavos de final

**GUILLERMO BURGOS CINTO** Zaragoza

El aragonés Pablo Abián dijo adiós a los Juegos Olímpicos de París, los quintos de su carrera, al perder por un contundente 2-0 (21-10 y 21-13) el segundo partido de la fase de grupos contra el malayo Lee Zii Jia. El español necesitaba sí o sí una victoria para acceder a octavos de final, pero su rival no dio pie a que Abián pudiera pelear el parti-

El bilbilitano comenzó su participación en los Juegos con una victoria por un 21-9/21-19 frente al joven jugador de Sri Lanka Viren Nettasinghe. En el segundo partido de la fase de grupos, y con la victoria como único resultado válido para seguir en competición, Abián no pudo con Lee Zii Jia, séptimo del mundo, que no dio opción al español con un juego agresivo que le permitió ir por delante en todo momento en el marcador.

Esa intensidad de Lee obligó a Pablo Abián a arriesgar en algunos golpes, lo que le hizo cometer algunos fallos que fueron abriendo brecha en un marcador que nunca corrió peligro para el malayo.

Con la derrota, Pablo Abián queda eliminado a las puertas de los octavos de final en su quinta

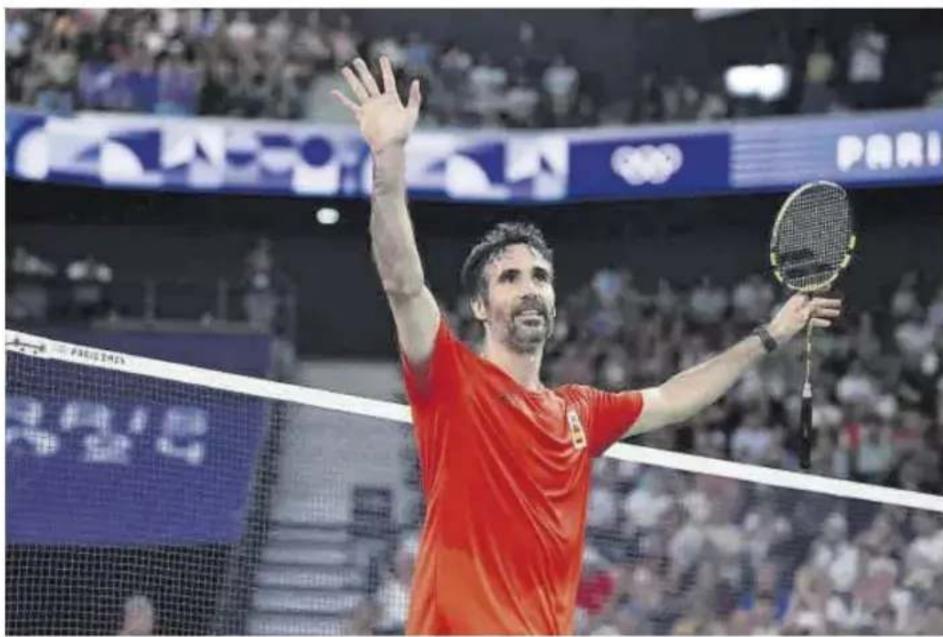

Pablo Abián se despide de los Juegos tras perder ante el malayo Lee Zii Jia.

participación olímpica, pero lleno de orgullo por haber logrado una victoria olímpica en París, después de todo el esfuerzo que le costó clasificar para estos Juegos.

### Quinta experiencia olímpica

El jugador aragonés regresará a casa tras disputar sus quintos Juegos Olímpicos, después de que hace 17 años debutara en Pekín 2008. Ahí cayó en primera ronda, quedando en la posición 33ª.

En Londres 2012 consiguió ganar su primer partido olímpico, pero perdió el siguiente y cayó en fase de grupos.

Este resultado se ha mantenido durante las tres últimas ediciones de los Juegos, ya que tanto en Río,

como en Tokio y París, Pablo Abián no había conseguido pasar de la fase de grupos.

A pesar de ello, el bilbilitano es un histórico del bádminton español, siendo el primero en disputar dos Juegos en el 2008 y 2012 en esta modalidad, y habiendo logrado también un oro en los Juegos Europeos de Bakú en 2015. ■

Lindsey Wasson

### Remo

### **Esther Briz queda** quinta y no supera las semifinales

La pareja formada por Aina Cid y la aragonesa no se clasificó para la final A de dos sin timonel

por las medallas en la final A.

Esta serie se la llevó la pareja australiana, con un tiempo de 7:14.14, seguidas de Estados Unidos, con 7:15.59 y Lituania, que marcó 7.19.27.

De esta manera, Briz aspirará a obtener dos de los diplomas olímpicos en la final B, que se disputa mañana viernes a las 10.54, poniendo fin así a su participación en los Juegos de París. ■

### Hockey

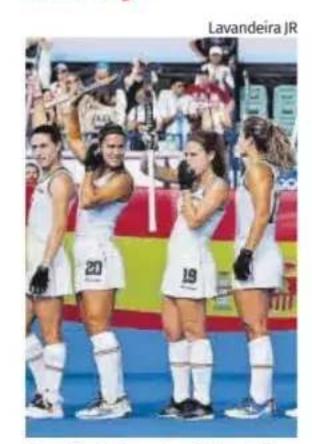

Begoña (19), antes del partido.

### **Primera** derrota de la España de Begoña García ante Argentina

G. B. C. Zaragoza

Tras conseguir una victoria y un empate en las dos primeras jornadas, la aragonesa Begoña García perdió su primer partido en París antes la selección de Argentina por 2-1. Tras ir perdiendo desde el primer cuarto, las Red Sticks consiguieron hacer un gol en el tercer cuarto que les hizo creer hasta el final en el empate.

Argentina partía como una de las grandes favoritas del grupo español, llegando al tercer encuentro con un pleno de victorias, por goleada, ante Estados Unidos y Sudáfrica. Las Leonas consiguieron hacer un gol en el primer y segundo cuarto, llegando al descanso con una ventaja de 2-0. En el tercer cuarto, Lola Riera dio esperanzas a España poniendo el 2-1 y teniendo todavía tiempo para lograr empatar el encuentro. Pero finalmente las argentinas aguantaron el resultado para amarrar un nuevo triunfo, firmando prácticamente el pase a cuartos de final a falta todavía de dos partidos.

La aragonesa se enfrentará hoy las 17.30 a Sudáfrica, y el sábado luchará a las 12.45 contra Australia para cerrar la fase de grupos y tratar de asegurarse un puesto en los cuartos de final. ■



G.B.C. Zaragoza

La remera aragonesa Esther Briz no estará en la final de la categoría

dos sin timonel, después de quedar quinta en su serie con un tiempo de 7:30.36. Además, esta es la primera vez que su compañera, Aina Cid, no clasifica para la final de los Juegos y se queda fuera de la lucha



Esther Briz y Aina Cid, exhaustas tras la semifinal.

36 Deportes

Jueves, 1 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

### 0

### OQO Juegos Olimpicos



Alexia Putellas saluda a la grada tras marcar el segundo gol de España, con Salma a la derecha.

### **Fútbol**

### Ni las malas artes de Brasil tumban a una sólida España

El conjunto de Tomé se sobrepone a un encuentro trabado (0-2) y blinda su pase a cuartos de final donde se enfrentará a Colombia

LAIA BONALS Barcelona



Apaso firme. España se repone a todo, hasta al juego sucio que Brasil intentó imponer (0-2). Ni las perdidas de tiempo exageradas

ni las entradas con extrema dureza hicieron tambalearse al conjunto de Montse Tomé, pese a que no tuvo su mejor día. En su debut en unos Juegos se plantan en cuartos de final y empiezan a hacer buenos los pronósticos. Colombia será el rival de España el sábado a las 17.00 horas en Lyon.

El partido fue descoordinado. España propuso y Brasil improvisó, pero ninguno de los dos conjuntos dominó. El primer tiempo fue especialmente espeso y accidentado. Muchos parones y demasiadas faltas torpedearon el ritmo que quería imponer la selección de Tomé. El once estuvo plagado de rotaciones. Aitana, Alexia, Mariona y la aragonesa Salma empezaron desde el banquillo. Y España las echó de menos. Y mucho.

La primera parte tuvo poco en-

canto. Más allá de un remate el poste de Brasil y un error a bocajarro de Eva Navarro, el marcador no tuvo intención de moverse. Pese a eso, el primer tiempo del Brasil-España será recordado. Fue (probablemente) el adiós a una leyenda.

#### Marta se va con una roja

Marta Vieria vio la tarjeta roja por una entrada con la piema excesivamente alta que impactó en la cabeza de Olga Carmona. El colegiado no dudó y le enseñó la tarjeta que ponía punto y final a su participación en el encuentro. Marta se echó a llorar. Lágrimas de pena, de frustración.

Tanto las futbolistas españolas como las brasileñas se quedaron estupefactas al ver lo que acababa de pasar. Marta, de 38 años, se marchó resignada, con un dolor descomunal directamente proporcional al tamaño de su leyenda. Solo si Brasil llega a semifinales podría volver a jugar con la canarinha, algo que se plantea complicado.

El partido llegó al descanso destemplado. La desesperación atusó a las españolas, que a medida que iban pasando los minutos y veían cómo la guardameta brasileña se abonaba a las males artes parando el partido cada 20 minutos. Pese a eso, y ya con Alexia, Aitana, Mariona y Salma sobre el césped, España empezó a reconocerse.

Patri Guijarro se tuvo que marchar con molestias, como Cata Coll minutos más tarde tras un rodillazo en la cara que le abrió una brecha en el pómulo. Brasil jugó pasado de vueltas, con una agresividad innecesaria que puso en peligro la integridad de las españolas en diferentes momentos del partido.

Mientras Brasil ponía la dureza, España intentó poner el fútbol. No acababa de fluir, pero con futbolistas de tanto nivel en sus filas, tarde o temprano, tenía que llegar una genialidad. Y nació de las botas de Mariona Caldentey, que puso un balón con música al punto de penalti para que Athenea se encontrara el esféricoy con tan solo empujarla, el primer tanto para España subió al marcador. Por delante en el marcador, la urgencia desapareció y Montse Tomé respiró en la banda.

En los 16 minutos de añadido, tras las incesantes perdidas de tiempo de Brasil, Alexia puso el punto y final a un encuentro surrealista con un zurdazo desde fuera del área que sellaba la clasificación. ■

### Natación en el sena

### El triatlón acaba disputándose y con más polémica

Los jueces no hicieron repetir una salida nula en la prueba acuática. «La federación se ha reído de nosotras», dice Godoy

LETICIA FUENTES
París

A las 8 de la mañana, las 55 triatletas saltaban al río Sena en la primera competición en sus aguas, después de que se hubieran anulado dos sesiones de entrenamientos por la toxicidad provocada por las lluvias. Una imagen para la historia de Francia tras 100 años de prohibición del baño pero que se ha visto empañada por la polémica desde el primer segundo de la competición, cuando varias atletas saltaban al Sena antes de tiempo.

«Creo que la Federación Internacional se ha reído un poco de nosotros. Ha habido salida nula y no se ha repetido. Ha sido exagerado, incluso yo me he quedado parada pensando que sería una salida nula», afirmó la española Anna Godoy al acabar la prueba y sentenció: «Está pasando en cada carrera, que se tiran antes, y no puede ser porque nos perjudican a las legales». Las imágenes eran clarísimas.

### La corriente y los resbalones

Otro punto negativo fue la fuerte corriente del río, que dificultó la prueba de nado, y que provocó un desgaste mayor a las nadadoras porque las llevaba a los muros de piedra laterales. Con la bicicleta, la prueba no resultó más fácil. El suelo de adoquín, mojado tras las lluvias de la noche, provocó varias caídas. «Han tenido ocho años para preparar estos Juegos. Cada año vamos a peor», criticaba Godoy ante la prensa.

La calidad del agua del Sena era la máxima preocupación. A la organización le preocupaba otra jornada de lluvias, con la alerta naranja por tormentas que azota a Francia estos días, que iba a imposibilitar el nado en el río parisino. El plan B era mutar la competición de triatlón a duatlón. Un fiasco, puesto que competir en el río más famoso de Francia era uno de los principales reclamos de estos Juegos. La amenaza no se cumplió y, al final, las atletas de triatlón rompían la maldición de más de cien años de un Sena no apto para el baño. Ganó la medalla de oro la francesa Cassandre Beaugrand para regocijo local. Godoy quedó 17º. Míriam Casillas, la 33ª.

Las dificultades fueron menos en la categoría masculina, disputada dos horas más tarde. Alberto González fue el mejor clasificado de los tres españoles al terminar octavo. El británico Alex Yee se alzó con el oro. ■

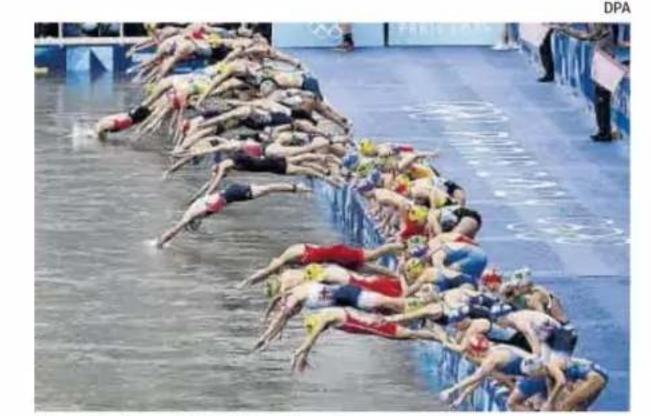

Las nadadoras del triatlón saltan a las aguas del Sena, ayer.

### Juegos Olimpicos





### **Baloncesto**

### Mariona Ortiz rescata a España ante Puerto Rico

La jugadora del Casademont jugó un papel fundamental en el último cuarto para que España lograse el pase a cuartos de final (62-63)

EL PERÍÓDICO Zaragoza

La selección española, gracias a dos tiros libres finales de la murciana Laura Gil, segunda capitana del equipo, logró la clasificación para cuartos de final del torneo olímpico de baloncesto femenino de los Juegos de París 2024 al derrotar, no sin sufrir, a la de Puerto Rico (62-63) en su segundo partido del grupo A. La jugadora del Casademont, Mariona Ortiz, dio alas al equipo en el último cuarto para evitar que las boricuas se marchasen en los últimos minutos del partido, sumando en total 8 puntos y un 4 de 4 en tiros de dos.

Megan Gustafson (Vegas Aces) -con 18 puntos y 13 rebotes, para una valoración máxima del partido de 22- y Leo Rodríguez, escolta del salmantino Perfumerías Avenida con 17- volvieron a jugar un papel clave en el triunfo del equipo que dirige Miguel Méndez, que el viernes jugará ante Serbia antes de disputar la fase final del torneo olímpico, la próxima semana, en París Bercy.

Los seis puntos de Leo subsiguientes a los cinco primeros tantos anotados por la zurda de Wisconsin adelantaban a las españolas (4-11) a las primeras de cambio. Un triple de Holingshed acercaba a las caribeñas, que, no obstante, ya caían por nueve tras el primer cuarto y lo hacían por quince (9-



Mariona, entre dos rivales

### 3x3 baloncesto

### Vega Gimeno gana a Francia

La selección española femenina de 3x3 venció ayer a Francia por 17-12 en la segunda jornada de la competición. La exjugadora del Casademont Zaragoza fue la encargada de anotar una canasta clave, prácticamente de espaldas, para poner el 15-12 casi definitivo en el marcador. Hoy disputarán doble jornada, ante China a las 18.00 y Estados Unidos a las 21.30.

24) mediado el segundo. Se acercaron a siete (23-30); pero los doce puntos de Leo y los once de Megan en la primera parte daban tran-

quilidad a España al descanso (25-39).

Puerto Rico se creció en el tercer cuarto, elevó sus prestaciones en defensa; y, sobre todo, gracias a la eficacia de Arella Guirantes (15 puntos al final) se metió de lleno en el partido. Que empa-

taban gracias a un triple de Pamela Rosado, una canasta de India Pagan y dos tiros libres de Holingshed. Tras un parcial de 19-5.

Con igualdad en el marcador (44-44) arrancó el acto decisivo, en el que Hollingshed adelantaba a las caribeñas (47-46), que anunciaban que querían seguir vivas en el torneo olímpico con una nueva canasta de India le daba su ventaja máxima (54-50). A un equipo en el que Trinity San Antonio fue su jugadora mejor valorada (15)

En el momento adecuado surgió Mariona Ortiz, base del Casademont Zaragoza, y reapareció Leo, para nivelar un encuentro que llegó en advertencia cardíaca a su desen-

A nueve segundos, Holingshed adelantó por última vez a las puertorriqueñas (62-61). Pero la última posesión española acabó en dos tiros libres que no falló Laura Gil.

Laura no había anotado con anterioridad. Pero sus dos tiros libres se convirtieron en oro. Y España estará en París. ■

### La agenda

#### **ATLETISMO**

Alvaro Martin, Diego García, Paul Mcgrath

7.30h. 20 km marcha

Maria Perez, Cristina Montesinos, Laura Garcia-Caro

9.00h. 20 km marcha

### REMO

### Virginia Diaz

9.30h. Scull. Semifinales

Aleix Garcia-Rodrigo Conde

11.30h, Final doble scull

### **VOLEY PLAYA**

Liliana-Paula / Marwa-Elghobashy (EGI)

11.00h. Grupo A

### SALTO OBSTÁCULOS España

11.00h. Equipos calificación

### NATACIÓN

### África Zamorano

11.04h. 200 espalda. Eliminatorias Carmen Weiler

11.13h. 200 espalda. Eliminatorias Hugo González

11.52h. 200 estilos. Eliminatorias 4x200 libre (M)

12.16h. Eliminatorias

#### GOLF

### Jon Rahm y David Puig

11.06h. Primera jornada

### JUDO

### Niko Shera

11.36h. Categoria -100 kg.

### WATERPOLO

### España - Serbia (H)

12.05h Grupo B

#### TENIS

#### Carlos Alcaraz-Tommy Paul (EEUU)

No antes de las 13.30h. Cuartos de

Bucsa-Sorribes/ L. Kichenok-N. Kichenok (Ucr) 13.00h. Cuartos de final

#### BOXEO

### **Enmanuel Reyes**

13.08h. -92 kg. Cuartos de final

### BALONMANO

### España - Hungría (M)

14.00h Grupo B

#### VELA

### Joaquin Blanco

14.20h Final ILCA 7

#### Diego Botin-Florian Trittel

14.43h 49er. Regata de nedalla

#### **PIRAGÜISMO** Pau Echaniz

15.30hSemifinal Kayak K1

### HOCKEY

### España - Sudafrica

17.30h Grupo B (M)

#### BADMINTON

#### Carolina Marín

18.30h Ronda 16

### **BALONCESTO 3X3**

### España - China

18.00h Preliminar (M)

#### España - Estados Unidos

21.30h Preliminar (M)

### El medallero



| -   | -946  |        |     |
|-----|-------|--------|-----|
| IRO | PLATA | BRONCE | TOT |
|     |       | -      | 1   |

| 1.  | China       | 9 | 7  | 3  | 19 |
|-----|-------------|---|----|----|----|
| 2.  | Francia     | 8 | 10 | 8  | 26 |
| 3.  | Japón       | 8 | 3  | 4  | 15 |
| 4.  | Australia   | 7 | 6  | 3  | 16 |
| 5.  | Gr. Bretaña | 6 | 6  | 5  | 17 |
| 6.  | Corea S.    | 6 | 3  | 3  | 12 |
| 7.  | EEUU        | 5 | 13 | 12 | 30 |
| 8.  | Italia      | 3 | 6  | 4  | 13 |
| 9.  | Canadá      | 2 | 2  | 3  | 7  |
| 10. | Alemania    | 2 | 2  | 2  | 6  |
| 41  | Ecnaña      | 0 | 0  | 1  | 1  |

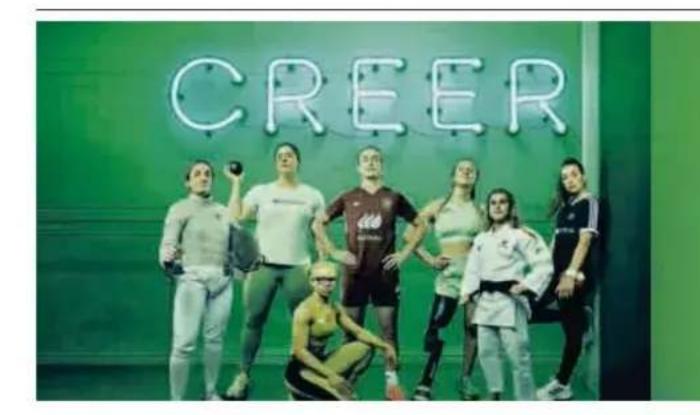

La fuente de energía más poderosa del mundo.





### Las series

### En la escena del crimen

Basada en una novela de éxito de misterio juvenil de Ho-Ily Jackson, la serie nos sitúa cinco años después de unas impactantes muertes que conmocionaron a Little Kilton. Andie Bell, una popular estudiante, fue asesinada por su novio Sal Singh, quien luego se suicidó. Al menos, eso es lo que todos, incluida la policía, creen. Caso cerrado, ¿verdad? Pero Pip Fitz-Amobi (Emma Myers), ahora estudiante de último año, constata que el espantoso crimen sigue afectando a su ciudad y sospecha que las cosas no podrían haber ocurrido como dice la versión oficial. La joven decide investigar el caso para su proyecto de último año, decidida a descubrir la verdad.



### **Batman:** El cruzado enmascarado

Estados Unidos, 2024 Animación Prime Video 35 min. (T1. 10 cap.)

### El retorno de un superhéroe mítico

Bienvenidos a Gotham City, donde los corruptos superan a los buenos, los criminales corren a sus anchas y los ciudadanos honestos viven en un estado constante de miedo. Ambientada en los años 40, nos presenta al multimillonario Bruce Wayne. Marcado por una tragedia personal, se convertirá en un nuevo superhéroe. Su cruzada por la justicia atrae a aliados inesperados, pero sus acciones heroicas generan ramificaciones mortales e imprevistas. J.J. Abrams, Matt Reeves (el director de The Batman) y Bruce Timm, el que fuera responsable del dibujo animado de culto de los noventa, han desarrollado esta reinterpretación de la mitología de este personaje.

### Una distopía social en un futuro cercano

Tras una gran catástrofe, surge una nueva sociedad, Arcadia. Como prevalece la escasez, se introduce un sistema denominado Puntuación Ciudadana, que decide quién se queda o se va de este paraíso. Seguimos la vida de una familia respetuosa con la ley que, gracias a su alta puntuación, puede llevar una buena vida. Todo cambia cuando el padre de la familia es deportado de Arcadia al mundo exterior. Al fin y al cabo, ha cometido fraude con el algoritmo y la puntuación de dos de sus hijas. Su mujer y sus cuatro hijas reciben puntos de penalización que rebajan seriamente su estilo de vida. ¿Sobrevivirá la familia y el marido en el territorio salvaje?



### De tal padre, tal hijo

Inestable Estados Unidos, 2024 Comedia Netflix 25 min. (T2.8 cap.)

Comedia que sigue a Ellis Dragon (Rob Lowe), un excéntrico y brillante empresario de biotecnología, mientras intenta superar una crisis emocional. Su hijo Jackson (John Owen Lowe) regresa a casa para ayudarlo a recuperar la estabilidad. En la segunda temporada, tras evitar ser cesado de la junta de su propia empresa, Ellis tendrá que enfrentarse a su rival Jean (Christina Chang), a la que finalmente expulsa. Ellis pondrá a prueba a Jackson con una serie de desafíos para comprobar si puede sucederle al frente del imperio Dragon. La llegada de Peter (Lamorne Morris), fundador de una startup biotecnológica, complicará aún más la rivalidad entre padre e hijo.

### Estreno

La exitosa ficción llega al canal esta noche y sus dos primeros episodios ya están en Atresplayer.

### '¡Buenos días, mamá!', nueva serie italiana, en Antena 3

EL PERIÓDICO Madrid

Antena 3 estrena esta noche (22.45 horas) ¡Buenos días, mamá!, la ficción italiana que se ha convertido en un auténtico éxito, no solo es Italia, sino también a nivel mundial. Protagonizada por Raoul Bova (Bajo el sol de la toscana, Perdona si te llamo amor) y Maria Chiara Giannetta (Don Matteo), narra la vida del matrimonio Borghi y de sus cuatro hijos: Francesca, Jacopo, Sole y el pequeño Michelino.

La trama se desarrolla a lo largo de varios años; desde 1995 (Maria Chiara Gianneta) entra en coma tras un accidente y a pesar de su delicado estado, la familia decide que todos sus cuidados se lleven a cabo en la casa familiar. Desde su cama y tratada con un inmenso mimo y amor por parte de todos los miembros de la familia, Anna articulará la vida de los Borghi.

Pero un día llegará a la casa Ágata (Beatrice Amera), una joven enfermera que viene para cuidar de Anna y que llega huyendo de un pasado problemático y también con el objetivo de descubrir la verdad sobre su madre, Maurizia, amiga de Anna y desaparecida hace muchos años sin dejar rastro.

La serie tiene como escenario principal la residencia de la familia Borghi, una majestuosa casa situada a la orilla del lago Braccia-

Los dos primeros capítulos ya están disponibles en atresplayer.

Antena 3 ha logrado emitir las hasta la actualidad, en 2013. Anna series más vistas de la temporada, dominando el top 10 con hasta siete ficciones. Entre ellas Sueños de libertad, como la serie más vista a diario tomando el relevo de Amar es para siempre. Entre Tierras y Cristo y Rey son las series nacionales de prime time más vistas de las privadas. ■

### Las películas recomendadas

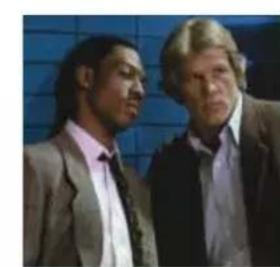

Film de 1982 protagonizado por Nick Nolte y Eddie Murphy.

### Límite: 48 horas 22.00 horas. PARAMOUNT

De Walter Hill. Con Nick Nolte, Eddie Murphy, Annette O'Toole, Frank McRae, James Remar. EEUU, 1982. Policiaca, 90 minutos

▶En un caluroso día de verano, un grupo de convictos reparan unas vías del tren vigilados por tres guardias. Uno de los presos, compinchado con un gigantesco indio que finge una avería en su camión, consigue escapar.

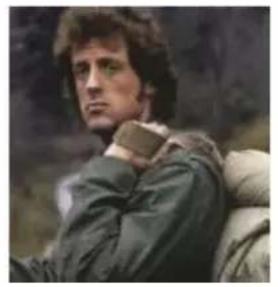

Sylvester Stallone da vida a John Rambo, el protagonista.

### Rambo: Acorralado 22.00 horas. BE MAD

De Ted Kotcheff. Con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, David Caruso, Jack Starrett, Michael Talbott, Chris Mulkey, Bill McKinney, John McLiam, Alf Humphreys, David L. Crowley, Don Mackay, Charles A. Tamburro. EEUU, 1982. Acción, 93 minutos

▶John Rambo, antiguo boina verde, va a visitar a un antiguo compañero de armas y recibe la noticia de que este ha muerto como consecuencia de los efectos de la guerra.

#### La 1

06.00 Noticias 24 horas.

07.20 Paris 2024. Otros.

07.25 Paris 2024. Atletismo (M).

La 2

07.25 La 2 express.

07.35 Zoom tendencias.

09.20 Seguridad vital 5.0.

Operación Delfin.

10.25 Arqueomania. Pecios.

10.55 Paris 2024. Natación.

12.30 Las rutas D'Ambrosio.

No nos moverán.

16.30 Grandes documentales.

17.25 Paris 2024. Hockey hierba

(F). España-Sudáfrica.

20.30 Diario de un nómada. Carre-

19.10 El Paraíso de las Señoras.

teras extremas.

22.00 ¡Como nos reimos!

Con Aitor Albizua.

23.55 LateXou con Marc Giro.

01.05 Hacia la circularidad.

02.30 Festivales de verano.

En el limite del desierto.

13.25 Mañanas de cine.

14.35 Verano azul

15.45 Saber y ganar.

17.15 La 2 express.

21.30 Cifras y letras.

03.45 Documenta2

09.20 Paris 2024. Atletismo (F).

11.15 Paris 2024. Remo.

11.55 Paris 2024. Golf (M). 12.05 Paris 2024.

Waterpolo (M). España-

Serbia.

13.30 Paris 2024.

Otros. Actualidad. 15.00 Telediario 1.

15.45 Informativo territorial.

15.55 El tiempo.

16.00 Paris 2024.

Otros. Actualidad.

18.15 Paris 2024. Gimnasia artistica (F).

20.30 Paris 2024. Natación.

21.00 Telediario 2.

Con Marta Carazo.

21.30 Paris en juegos. 22.05 4 estrellas.

Una vida predecible. 22.55 Nuestro cine.

42 segundos.

00.40 Cine. 100 metros.

### 02.20 Cartelera.

#### Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana.

08.05 Océanos épicos. Costos. 08.55 Espejo público. 09.00 Pueblo de Dios.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 09.55 Guardianes del patrimonio.

13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original. 18.00 YAS Verano.

Con Pepa Romero. 20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther

Vaguero. 21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos.

22.45 :Buenos días, mamá!.

01.15 Los artistas: primeros tra-

03.00 The Game Show. Con Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández

03.45 Jokerbet: ¡damos juego!

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami!

08.00 Especial Callejeros viajeros. Animales viajeros.

08.45 Callejeros viajeros.

10.25 Viajeros Cuatro. 11.30 En boca de todos.

Con Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. 14.55 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño.

15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Con Marta Flich y Pablo González Batista.

18.30 Tiempo al tiempo. Con Mario Picazo, Alex Blanquer y José Luis Vidal.

20.00 Noticias Cuatro.

Con Diego Lasada. 20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reves.

20.55 El tiempo.

21.05 First Dates

22.50 Callejeros. Camping de playa.

00.10 Especial Callejeros. A bordo.

> 22.30 LA SEXTA 'Harry el sucio'

Un misterioso asesino,

que se da a si mismo el

nombre de Scorpio, está

aterrorizando a los habi-

tantes de San Francisco

con sus repetidos

crimenes.

01.15 Callejeros.

### Tele 5

06.10 Reacción en cadena.

Con Ion Aramendi. 07.00 Informativos Telecinco

08.55 La mirada critica. Con Ana Terradillos.

10.30 Vamos a ver. Con Adriana Dorronsoro y Alfonso Egea.

15.00 Informativos Telecinco. Con Ángeles Blanco.

15.35 ElDesmargue Telecinco. Con Lucia Taboada.

15.40 El tiempo. 15.45 El diario de Jorge.

Con Jorge Javier Väzguez. 17.30 TardeAR.

Con Beatriz Archidona. 20.00 Reacción en cadena.

Con Ion Aramendi. 21.00 Informativos Telecinco.

Con Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo.

22.00 Supervivientes All Stars. El debate final. Con Sandra Barneda.

01.55 Casino Gran Madrid Online Show.

#### La Sexta

06.00 Minutos musicales.

06.45 Ventaprime. 07.15 ¿Quién vive ahí?

09.00 Aruser@s fresh. 11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias 1ª edición.

15.15 Jugones. Con Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. Con Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde. Con Marina Valdés y Maria

Lamela. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra v

Rodrigo Blázquez. 21.00 Especial La Sexta noticias.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincón.

21.30 El intermedio Summertime. Con Sandra Sabatés.

22.45

Antena 3

'Buenos días, mamá!'

La familia Borghi consta

de la madre, Anna; el pa-

dre, Guido, y sus hijos: Fran-

cesc y el rebelde Jacopo.

Sin embargo, todo cambia cuando Anna entra en

dente.

22.30 El taquillazo. Harry el sucio.

00.55 Cine. Tornado magnético.

02.30 Pokerstars.



22.55 TVE-1

'42 segundos' Manel Estiarte y Pedro Garcia Aguado son los protagonistas de un proceso de superación en permanente relación amor-odio con su entrenador, el croata

#### Paramount Network

06.00 Cinexpress. 06.35 Pata negra. 07.25 Pata negra. 08.05 Central de cómicos, 08.45 La tienda de Galeria del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 12.05 Embrujadas: Prometida y confusa. 12.55 Colombo: El canto del cisne. 15.00 Los misterios de Murdoch. Things Left Behind, The Future is Unwritten y Murdoch y el vagabundo. 17.55 Los asesinatos de Midsomer. Entrenado en asesinatos y Escrito en sangre. 22.00 Cine: Limite: 48 horas. 23.55 Cine: 48 horas más. 01.55 Cine: Stoyan.

#### FDF

06.43 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.17 ;Toma salami! 07.46 Love Shopping TV FDF. 08.16 Los Serrano: Mientras hay resquemor, hay esperanza. 09.30 Aida, Emissión de cuatro episodios. 14.15 La que se avecina. 22.55 Cine: Twister. 00.56 The Game Show. 02.43 La que se avecina: Un trilero, dos tortillas y el capricho de los borbones. 03.23 El horóscopo de Esperanza Gracia. 04.41 La que se avecina: Un moroso, un secuestro y un armario en el rellano. 04.45 Love Shopping TV FDF.

#### Neox

06.00 Hoteles con encanto. 07.00 VeraNeox Kidz, Incluye Pokémon y Campeones: Oliver y Benji. 10.30 El principe de Bel Air. 12.15 Los Simpson. 16.15 The Big Bang Theory. 19.45 Chicago P.D. Narra la vida cotidiana de varios policias y miembros de la Unidad de Inteligencia Criminal asignado al Distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago. 02.30 lokerbet: ;damos juego! 03.15 The Game Show. Presentadores: Cristina Porta, Gemma Manzanero, Aitor Fernández. 04.00 Minutos musicales.

#### DMAX

17.47 Cazadores de Zafiros. La necesidad es madre de... y El final del camino. 19.38 Chapa y pintura. Ha llegado el futuro y El cliente secreto. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Extraterrestres. Ellos están entre nosotros. Encuentros en la carretera y ¿Seres de otros mundos? 00.24 UFO Witness. Emission de dos episodios. 02.11 Los misterios del Nilo. Emissión de dos episodios. 03.46 Historia prohibida. Emissión de dos episodios. 05.16 Seprona en acción. Emissión de dos episodios.

### Aragón TV

07.45 El campo es nuestro.

08.15 Segunda oportunidad. 09.10 Conexión Aragón.

10.00 La pera limonera. 11.00 Agui y ahora.

13.10 Atrapame si puedes. 14.00 Aragon noticias 1.

15.10 El campo es nuestro.

15.50 Cine. La última flecha: casaca roja. 17.15 Crimenes perfectos.

A corazón abierto. 18.10 Conexión Aragón.

20.30 Aragón noticias 2. 21.45 Cine. A la deriva.

23.25 Cine. El collar rojo. En 1919, en una pequeña ciudad, un héroe de guerra se halla encerrado en un cuartel desierto. Al otro lado de la puerta, su perro ladra dia y noche. No muy lejos, una joven agotada par el trabajo en el campo, y sin embargo demasiado instruida para ser una simple campesina, espera y

00.45 Abismo. Psiquiátricos. 01.45 Javier Mina: Sueños de libertad.

alberga esperanzas.



15.50 En 1876, Duncan McDonald se une a la policia montada y su primera misión es rescatar a dos cautivos de tos indios.



21.45 Tami y Richard deciden atravesar el oceano en velero. Pero en mitad de su viaje se ven sorprendidos por un huracán.

#### Clan TV

13.22 The Inbestigators. 13.50 Pat el perro: Hoodie. 13.52 Slugterra. 14.13 Heroes a medias. 14.25 Bob Esponja. 15.31 Una casa de locos. 16.35 Los Casagrande, 17.39 Agus y Lui, churros y crafts. 17.54 Aprendemos en Clan: el reto. 18.14 Los Pitufos, 18.49 Polinópolis, 19.22 Tara Duncan. 19.45 Pat, el perro. 20.00 Los superminihéroes. 20.46 Una casa de locos. 21.50 Los Casagrande. 22.32 Los misterios de Laura. 23.42 Cuéntame cómo pasó. 02.04 Servir y proteger. Emissión de dos episodios.

### **Disney Channel**

11.05 Kiff, 11.55 Hamster & Gretel. 12.45 Hailey, ;a por todas! 13.35 Bluey. 14.35 Los Green en la gran ciudad. 15.45 Disney Junior Ariel: cuentos de sirenas. 15.50 Kiff. 16.40 Hamster & Gretel. 17.30 Los Green en la gran ciudad. 17.55 Marvel Spidey y su superequipo. 18.45 Cars: en la carretera. 18.55 SuperKitties. 19.45 Rainbow High Shorts. 19.50 Bluey. 20.50 Kiff. 21.40 Los Green en la gran ciudad. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad.

### Boing

17.48 El asombroso mundo de Gumball. 18.43 Looney Tunes Cartoons. 19.08 Grizzy y los lemmings. 19.35 Batwheels. 19.57 Looney Tunes Cartoons. 20.23 Teen Titans Go. 21.14 Doraemon, el gato cósmico. 22.46 Los Padrinos Mágicos: más mágicos que nunca. 23.09 Game Shakers. 23.34 Los Thunderman. 23.59 Dragon Ball Super. 00.26 Pokémon: sol v luna. 00.47 Teen Titans Go. 01.08 Steven Universe. 01.54 Viajes definitivos Pokémon. 02.14 El asombroso mundo de

### Nickelodeon

Gumball

11.17 Patricio es la estrella. 11.42 Henry Danger. 12.30 Equipo Danger. 13.18 Bob Esponja. 14.07 Patricio es la estrella. 14.32 Una casa de locos. 15.22 Los Casagrande. 16.00 Bob Esponja. 16.34 Zokie de Planeta Ruby, 16.59 Una casa de locos. 17.34 Piedra, papel, tijera. 18.14 Una verdadera casa de locos. 19.01 Equipo Danger, 19.49 Los Thunderman. 20.38 Henry Danger. 21.24 Equipo Danger. 21.48 Los Thunderman, 22.39 Bob Esponja. 00.12 ¡¡¡Alvinnn!!! y las Ardillas. 00.58 Los Thunderman.

### Las audiencias

#### 'First Dates Hotel' cede el mando a 'Hermanos'

La nueva versión del dating de Carlos Sobera pierde 4,5 puntos tras liderar el prime time con su estreno, y pasa el liderazgo de Telecinco en martes a Antena 3.



| ESPAÑA | Miles de espectadores  |       |
|--------|------------------------|-------|
| La1    | Paris 2024: Tenis      | 2.488 |
| La1    | Paris 2024: Paris      | 1.798 |
| A3     | Noticias 1             | 1.775 |
| La1    | Paris 2024: Gimnasia   | 1.581 |
| A3     | La ruleta de la suerte | 1.463 |

| Miles de espectadores |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Paris 2024: Tenis     | 92                                                                 |
| Paris 2024: Paris     | 69                                                                 |
| Noticias 1            | 59                                                                 |
| Noticias 1            | 58                                                                 |
| Aragón deportes       | 53                                                                 |
|                       | Paris 2024: Tenis<br>Paris 2024: Paris<br>Noticias 1<br>Noticias 1 |

### LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

En España

14,6%

En Aragón 18,1%

martes, 30 de julio

11,8% 11,3%

5 8,3%

8,6%

1 DE AGOSTO

Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

Le tenían a uno enseñado en la escuela que las revoluciones eran algo grandioso, traumático, disruptivo, duradero, algo que cambiaba vidas y haciendas, reyes y gobernantes. La rusa, la francesa, la gloriosa. Ahora las revoluciones son en las redes sociales, revoluciones cotidianas, micro-tomas de nuestras Bastillas más íntimas o de nuestros palacios de invierno más cotidianos. Revoluciona la red fulanito y menganito y esas revoluciones y efervescencias duran un ratín, un día, unos días. No eres nadie si no estás al tanto de la revolución nuestra de cada día. Que antes eran en Twitter, luego en Instagram y ahora también en TikTok.

-Oiga, no se olvide del Facebook.

Se levanta uno ya no buscando café y titulares o la tostada y la ducha, sino la revolución del día. El escándalo. Con tanta gente rasgándose las vestiduras hay ya un gran porcentaje del personal en pelotas, con las vestiduras rasgadas una y otra vez, ya hecha girones, las lorzas al aire, las intenciones también.

#### Lo que le prepara al novio

Más le vale a uno para su progreso social y su desenvolvimiento en la conversación del café a media mañana estar al tanto de lo que se cuece en las redes que de las elecciones en Venezuela, la evolución de Kamala Harris o las negociaciones para formar Gobierno en Cataluña. Una de esas revoluciones la protagoniza estos días RoRo, una influencer con gafas de empollona y dicción de mosquita muerta que lanza vídeos explicando lo que le va a preparar a su novio. Pablo. Y oye, la mujer hace bien de comer, los vídeos están currados y el que suscribe le ha copiado ya alguna receta, si bien presenta cierta tendencia al salserío engordante, ya saben que Dios inventó la comida y el diablo las salsas. No es plan de probar todas esas recetas en plena temporada de playa.

Rocío Bueno, que así se llama, de 22 años, traductora y que vive con sus padres en Madrid, tiene

### Limón & vinagre

### Rocío Bueno, 'RoRo'

'INFLUENCER'



POR JOSÉ MARÍA LOMA

### La tradición de hacer caja



RoRo, con las manos en la masa en uno de sus vídeos.

más de 2,7 millones de seguidores en TikTok, también en Instagram, una audiencia por la que mataría cualquier medio de comunicación convencional, hoy en día que programas de televisión seguidísimos son vistos por un millón de personas. En sus grabaciones se vanagloria de saciar los

deseos de su pareja y suele comenzar con el estribillo «Hoy Pablo me ha pedido» o «Hoy a Pablo le apetecía».

### No solo cocina

No se limita a cocinar. También le ha editado, encuadernado, maquetado, un libro que el tal Pablo quería leer. No solo de albóndigas de pato vive el hombre. Esta actitud de mujer ingenua y servicial, bondadosa, sumisa, entregada, le ha generado un aluvión de críticas. Aluvión de críticas es la expresión eufemística para designar lo que en realidad es un puteo de no te menees. No, no te menees.

La han acusado de machista y de ser abanderada del movimiento tradwife (en inglés: esposa tradicional), en boga en Estados Unidos, que reivindica la familia, el hogar, el rol antiguo y tradicional de la mujer y que en su aspecto más radical se opone al feminismo. Mujeres que adoptan la estética femenina de los años 50 y asumen y reivindican su papel como jefa de familia complaciente con los deseos del hombre, del macho, del que sale a currar.

Como en aquellos anuncios televisivos del franquismo en los que se instaba a la mujer a complacer a su hombre, no hablar de problemas, tenerle siempre una bebida preparada al llegar y cumplir con sus obligaciones conyugales cuando para ello era requerida.

Rocío Bueno, RoRo, por su parte, dice que ella misma es un meme y que le encanta. «Soy feminista, pero no al estilo de las que por la calle me gritan esclava», dijo en una entrevista con El Mundo. Todo puede ser una pose, claro, ya fue influencer de otras materias. Y suponemos que tanto cocinar también le estará generando manteca, ingrediente imprescindible y apetecido en el negocio de las redes en cuanto se pasa de un número aceptable de seguidores, odiadores o espectadores. «Pablo siempre come a su hora», proclama RoRo, a la que le queda tiempo para despachar con la agencia que la representa, Okiko, y que le ha conseguido ya cuatro grandes anuncios, uno de ellos con Argal.

Más que una mujer tradicional es una tradicional forma de conseguir pasta en estos tiempos. Que no sabemos si cocina al dente o a plazo fijo. Emplazando hábilmente productos en sus vídeos también. A ver qué le apetece hoy comer a Pablo. ■



Ya tenemos canal de WhatsApp



Encuentra cada día las noticias y temas de mayor actualidad de nuestro medio digital accediendo desde tu móvil

ESCANEA ESTE CÓDIGO



Y ÚNETE A NUESTRO CANAI



